# el Periócide Aragón Con Contractor de Contra

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Aragón frena su sangría demográfica gracias al 17% de población inmigrante

Hace solo cuatro años representaba el 10% del total y hay un avance desigual entre comarcas, ya que en algunas ronda el 24% y han ganado habitantes, pero en otras no llega al 9% y han perdido

PÁGINAS 6 Y 7

# DEPORTES Jaime Galindo Real Zaragoza-Elche Mario Soberón dribla al meta ilicitano Dituro antes de anotar el primero de sus dos goles ayer.

## El debut soñado en La Romareda

El Zaragoza golea al Elche con doblete de Soberón y un tanto de Francho, y se coloca líder en solitario La grada, entregada en el primer partido sin Gol Sur, con Jorge Mas en el palco y el Nottingham viendo a Liso

PÁGINAS 28 A 33

Márquez repite la victoria de Motorland con otra proeza en Misano

PÁGINA 37

### El PSOE Aragón sopesa retirar la proposición no de ley sobre el cupo catalán

CARTA DESDE FERRAZ

Ranera va a cancelar hoy su moción en Zaragoza

PÁGINA 8 \_\_\_\_\_

### LA VUELTA AL COLE

### El curso escolar comienza hoy con protestas en varios centros de la comunidad

Las familias notan el alto coste de los materiales

PÁGINAS 2 Y 3

Gobierno de Aragón



Estado de la A-138 en Bielsa.

### **EFECTOS DEL TEMPORAL**

La DGA abordará soluciones para los daños de la DANA entre cinco consejerías

|    |        |      | -      |   |
|----|--------|------|--------|---|
| DA |        |      |        | ~ |
| UB | 10 - 1 | - PA | -      | ч |
| PA | илн    | IIV  | м.     | " |
|    | -      |      | e ; s: | - |
|    |        |      |        |   |

### CICLO DE DEBATES

El Teatro Principal inicia la programación para celebrar su 225 aniversario

| PÁGINA 25 |  |
|-----------|--|
|           |  |

### **NUEVO CURSO ESCOLAR**

# Los escolares vuelven a las aulas con los gastos educativos disparados

El inicio del periodo lectivo pone de manifiesto la falta de anticipación en la dotación de profesores y el alto coste de los materiales

D. CHIC Zaragoza

Libretas nuevas y estuches ordenados. La vuelta a las aulas repite rituales y este curso en Aragón está marcado por el regreso de las protestas. La llamada Marea Verde sacará a las calles su malestar el día 18 para denunciar los «recortes» aplicados por el Gobierno de Aragón al profesorados y la reducción de horas lectivas que imparten, o el «caos» en la planificación. Además, el inicio del curso pone de manifiesto el alto coste de los materiales. La vuelta de 154.643 alumnos aragoneses al cole es más cara que nunca. Solo los gastos de equipación pueden suponer más de 500 euros por alumno o alumna de coste medio, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).



### Costes disparados para las fami-

lias. Las familias aragonesas ya han tenido que hacer frente a los gastos de preparar a los alumnos para el regreso a los pupitres. El coste de la vuelta al cole está en máximos históricos. De nuevo, la mayor partida a la que se enfrentan las familias es la del gasto en libros de texto. El comparador de precios Idealo cifra este gasto en 342 euros de media, mientras que la OCU calcula unos 212.

Pero ese no es el único desembolso de las últimas semanas. Idealo suma a los líbros un equipamiento básico para el regreso que incluye mochila (29,8 euros), chándal (35,3), papelería (47,3) y calzado deportivo (37,3). Y en algunos casos es necesario sumar el gasto de la alimentación. En Aragón el precio medio del comedor es de 4,86 euros por día, según el informe Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor?, publicado esta misma semana. La comunidad se encuentra en la parte central de la clasificación de comunidades.

Un total de 23.688 alumnos de Aragón dispondrán de una beca de comedor o de material curricular. Son 623 alumnos más que el curso pasado, según los datos del Ejecutivo autonómico.



### A vueltas con el informe PISA. La

comunidad cuenta con 16.822 profesores, 175 más que el curso pasado, y esa cifra seguirá creciendo porque hay más dotaciones previstas, unos 134 puestos más pendientes de la confirmación de matrículas y de la incorporación de los docentes asociados a los programas de cooperación territorial. Estos docentes van a ejercer su labor en los casi 900 centros de Educación Infantil y los más de 250 centros de Secundaria y Bachillerato. Su objetivo será mejorar todavía más las notas del informe PISA que en su última edición colocó a los estudiantes aragoneses por encima de la media española en matemáticas, ciencias y lectu-



### Contrataciones y horas lectivas.

En este contexto los sindicatos educativos denuncian que los centros educativos de Aragón «han sufrido de modo generalizado un recorte en el número de horas que disponen para atender al alumnado», que afecta a una atención educativa digna para todos y especialmente a los apoyos generales y específicos del alumnado, que son

los que permiten igualar el ritmo en grupos heterogéneos, o a la coordinación de programas y su desarrollo. Desde el Gobierno de Aragón rechazan esta interpretación de los datos alegando que se están cubriendo sobradamente las necesidades educativas. Además, advierten de que hasta que no termina el proceso de matriculación no se pueden ofrecer datos cerrados y que estos «siempre van al alza». La cobertura tiene un coste de más de 50 millones de euros.



### Incorporación tardía de los inte-

rinos. Desde CCOO destacan que el curso lectivo requiere de una planificación y organización que los equipos directivos realizan semanas antes de su inicio, por lo que la tardía incorporación de los interinos «distorsiona» la elaboración de horarios, la coordinación previa entre docentes, la celebración de reuniones, la preparación del trabajo de cada docente y la información a alumnado y familias que debe facilitar la incorporación al aula.

Protestas en las aulas y en las



# calles. En este contexto las familias se han organizado para expresar su malestar. La fecha clave para la movilización más numerosa es el 18 de septiembre, pero en muchos colegios se han organizado protestas, paros o colgadas de carteles. Es el caso, por ejemplo, del colegio Ana María Navales de Zaragoza o el centro rural agrupado Tres Riberas de Maluenda, que este lunes ha convocado una jornada de huelga. Los miembros de CSIF se han desmarcado de la

En todo caso, como reconocen las propias organizaciones educativas, este curso se ha notado una ligera mejora en las infraestructu-

oleada de protestas al entender

que están «politizando» las quejas.

ras de los centros, con menos colegios en obras e instalaciones de aulas provisionales. En lo relativo a infraestructuras, este curso aumenta la inversión por encima de los 32 millones de euros.



Modelos educativos. La gran mayoría de los colegios aragoneses son de titularidad pública. Son el 75% del total frente a un 25% de concertados. Unas cifras que cambian de forma significativa en Zaragoza donde los centros públicos solo son el 51% de la oferta. Una realidad que lamentan en el sindicato CGT. «Estamos viendo el perjuicio que se está ocasionando a la escuela pública, a pesar de que tiene que ser el referente de la educación porque es la que garantiza la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades».

El Gobierno de Aragón defiende que es necesario «garantizar la libertad de elección de los padres» al





pedir que no se tiene que denostar «ninguno de los modelos».

7

### Zona única de escolarización.

En este curso se estrena la llamada zona única de escolarización que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón. Defienden que ha sido un «éxito» porque el 97,3% de las familias han podido acceder a la primera opción que solicitaron. Hasta ahora Zaragoza estaba dividida en ocho zonas diferentes a la hora de pedir colegio.



Rutas escolares. En este nuevo curso hay planificadas 541 rutas de autobús para el transporte de alumnos: 271 en la provincia de Zaragoza, 148 en la de Huesca, y 122 en la de Teruel. ■ El Tres Riberas, el Zaragoza Sur y el Ana María Navales son algunos de los colegios aragoneses que comenzarán el curso con protestas y desperfectos. La ampa de este último centro lamenta que los alumnos encontrarán un profesorado realizando «un sobreesfuerzo para ejercer su labor» en espacios que todavía no han sido amueblados.

# Un inicio "atípico" en los coles

CRISTINA GARCÍA Zaragoza

Hoy comienzan las clases de Educación Infantil y Primaria tras unas semanas de polémicas entre la Administración y la comunidad educativa. Una polémica que hace que se inicie el curso de forma abrupta en muchos centros, ya que no comenzarán en las condiciones adecuadas. Las quejas y las protestas se reparten por diferentes puntos de Aragón.

El centro Zaragoza Sur, ubicado en la calle Antonio Vivaldi de la capital, cuenta con dos problemas principales que harán complicado el regreso a las aulas: la falta de una puerta de evacuación y el retraso de las obras del aulario de Secundaria. «No han puesto ni una caseta de obra», subrayó Rubén, presidente de la ampa. La suma de estos dos factores ha motivado un acto de protesta en el colegio. «Vamos a dar la clase de las 9.00 a los niños en el recreo, porque es que no sabemos dónde vamos a poder darlas», expresó Rubén.

Desde la Administración explicaron que la construcción empezará en octubre y supondrá una inversión de 6,7 millones de euros. El objetivo es que esté operativo para el próximo curso 2025-2026.

Por su parte, Rubén comentó que «hace dos años pusieron bloques prefabricados», que, agregó, «dentro de lo malo, son lo mejor». Sin embargo, esta solución temporal no ha servido este curso. Este año se necesitan más edificios modulares, y no han llegado. «Los niños que llegan a tercero de la ESO no tienen edifico», sostuvo Rubén. Así, la semana que queda atrás ha sido de reorganización de los espacios del colegio para poder dar clase a todos los alumnos, «Nos han dicho que a lo mejor llegan edificios prefabricados», comentó Rubén.

Pero es también ese día cuando comienzan las clases. «Tardan dos meses en adecentarlos, porque hay que poner agua y electricidad entre otras cosas», desarrolló Rubén, y agregó que en esos dos meses «los espacios



Una de las aulas sin amueblar del colegio Ana María Navales de Zaragoza.

como la biblioteca y las zonas múltiples que normalmente usan para otras cosas se van a ocupar para que otros niños den clase allí».

El colegio Ana María Navales de Zaragoza también vivirá la vuelta al cole con desperfectos. Y es que, aunque el centro ha llegado a septiembre con las aulas prefabricadas instaladas, no se cumplen las condiciones adecuadas. Según explicó Daniel Anadón, vocal de la ampa del centro, «el recreo está sin vallar, por lo que el patio del colegio está abierto al público». A ello se suma que «hay una zona de piedras que no se ha acondicionado», explicó.

Para mostrar estos defectos, el pasado martes se mantuvo una reunión entre el colegio, las familias y el Departamento de Educación, que por primera vez vio estas dos carencias en el centro. «Dijeron que es imposible que la zona de piedras se quede así», sostuvo Anadón, y añadió que ahora quieren acondicionarlo «a prisa y corriendo». Así que, aunque habrá solución a todos estos problemas, el vocal detalló

que «no estará listo para el inicio de las clases».

A estos desperfectos se suman otros como la falta del material necesario o el retraso de la llegada de parte del profesorado, que afecta a todos los centros de la comunidad.

El colegio Ana María Navales comienza su actividad «con el recreo sin vallar» y zonas sin arreglar

«Es necesario visibilizar los esfuerzos de los equipos directivos», dicen los familiares

Un ejemplo concreto es que las aulas prefabricadas todavía no están preparadas para que se pueda dar clase en su interior. Algo que consideran que las convierte en meros «guarda niños». La asociación de padres y madres reiteró ayer que «pese a ese esfuerzo», la situación «en la que nos deja el Departamento de Educación no es la deseada» al haber clases sin mobiliario debido, según la asociación, a la falta de planificación. «Es necesario, visibilizar el trabajo y alabar el esfuerzo del equipo directivo y docente», manifestaron.

El Periódico

A pesar de esta situación, la comunidad educativa encabezada por la ampa Navales decidió dar normalidad al inicio del curso escolar, «lejos de manifestaciones, huelgas, concentraciones o pitadas»

Por contra, en el colegio de Maluenda, que forma parte del Colegio Rural Agrupado (CRA) Tres Riberas, la mañana comenzará con una protesta de los familiares y los vecinos de la localidad en la entrada del centro. Y además, el claustro va a secundar una huelga para exigir que el Gobierno de Aragón revierta el recorte del profesorado que tienen asignado ya que imposibilita que el alumnado, que incluye necesidades especiales, «reciba una atención adecuada».

**EDITORIAL** 

### Inmigración: la valiosa realidad

La inmigración está en el centro del debate político, más que nunca, por la crisis migratoria que sacude a Canarias y a España como vía de entrada de los movimientos que proceden del África subsahariana, una de las más importantes de los últimos años, y sobre todo por la utilización política que la extrema derecha ha hecho de ella con el único objetivo de sacar rédito electoral. Pero sus mensajes, plagados de odio y xenofobia, no concuerdan con el análisis que durante años han hecho los expertos ni con la estadística que hacen de Aragón uno de los ejemplos más claros en los que la población extranjera ofrece una valiosa herramienta en la lucha contra la despoblación. Su presencia ha servido para frenar la sangría demográfica y mitigar la baja natalidad para pasar de un 10% del total de habitantes a un 17%, pero sobre todo para no perder vecinos. Quizá la pregunta que todos deberían hacerse es si al territorio realmente le iría mejor sin esa aportación, para sostener pueblos enteros, mantener escuelas abiertas, en afiliaciones a la Seguridad Social y contratos de trabajo que serían de difícil cobertura, o en consolidar un modelo de sociedad diverso, integrador, multicultural y productivo, un ejemplo de convivencia que permite acoger a quienes vienen, de una comunidad vecina o de un país en guerra que les condena a la miseria o a una muerte casi segura.

Los mensajes que calan a veces en la ciudadanía, como muchos expertos han señalado desde hace tiempo, parten de la idea de estar en una posición de superioridad que se ve amenazada por quienes vienen de otros países. De determinados países, no todos, como ha ocurrido estos días con las amenazas y mensajes de odio dirigidos a los migrantes acogidos en Mora de Rubielos. A otros no se les mira con tanto recelo, solo se hace con quienes se ven como un escalafón inferior por el simple hecho de existir enormes diferencias socioeconómicas alimentadas por el capitalismo. El país de origen siempre añade una serie de connotaciones que muchas veces se basan en datos tergiversados por la ultraderecha o bulos que cuesta mucho desmontar (cada vez menos) y que refuerzan algunos partidos con vocación de gobierno que ven amenazado su espacio electoral si combaten esa injusta versión de los hechos.

Quizá ahí radica parte del problema y es donde se halla en gran medida la solución. Un pacto de consenso sobre las políticas migratorias en España y Europa zanjaría muchos de esos bulos que, no hay que obviar, amenazan la convivencia en las calles. Pero si se cumpliera el deseo de la extrema derecha de erradicar esa inmigración, la que ellos señalan, no cabe duda que habría otro nuevo enemigo al que difamar y erradicar. Porque la Historia esta plagada de ejemplos de esa estrategia que nunca ha dado buenos resultados. Por eso preocupa tanto que cuaje en países como Alemania o que un país vecino como Francia dé alas a quienes la alimentan.

Los datos en Aragón hablan de comarcas donde un 24% de la población es extranjera, generalmente en tomo a Zaragoza. La capital, como en otros tantos movimientos migratorios en España entre comunidades, sobre todo en el franquismo, actúa de imán para esa población sumida en la pobreza que busca una salvación. Hay miles de esos nuevos aragoneses de otras latitudes del planeta que llegan para quedarse y llevan más años viviendo en esos pueblos que algunos vecinos nacidos en ellos que también decidieron emigrar. ¿Cuántos años hay que vivir en un sitio para dejar de ser inmigrante? ¿Cuántos está Aragón dispuesto a concederles a los que llegan, sea cual sea su país de origen? La respuesta está siempre a este lado de la frontera.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

### el Periódico

### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

### Los derechos

Las diatribas sobre la libertad han cedido el paso a las de la igualdad, difícil de alcanzar entre ciudadanos recortando impuestos sobre la riqueza

No paramos de escuchar sobre los derechos de los territorios, de las reivindicaciones de unos u otros, de la defensa de la igualdad o de la singularidad dependiendo de quién sea el interlocutor y contra quién hable. Lo único que queda claro es que, como no podía de ser de otra manera, todos se sienten in-

frafinanciados, como lo siente España frente a la Unión Europa o Jaén con respecto a la capital andaluza. Se contrapone frente a este discurso el derecho a la igualdad de las personas, muy activo desde las corrientes conservadoras que en los últimos tiempos mantenían el monopolio de la libertad.

El uso de los conceptos cambia rápidamente y hay que estar al quite, porque lo que en un momento es consigna en un lado, al poco ya

no se sabe a quién pertenece. Kamala Harris, a la misma velocidad que aquí Díaz Ayuso, ha adoptado «Freedom» para su campaña electoral con banda sonora de Beyoncé incluida, frente a un Trump que a la contra de lo que era la tradición republicana se destapa cada vez más intervencionista y controlador de la sociedad civil.

Una vez que en nuestro país hemos pasado la fase pospandémica, las diatribas sobre la libertad han cedido paso a las de la igualdad. En la igualdad de territorios frente a la igualdad de ciudadanos, quizá no se habla lo suficiente sobre lo difícil que es alcanzar mayor equidad recortando impuestos sobre el patrimo-

nio, sucesiones y donaciones. Muy pocos son los favorecidos, en lo que afecta a la supresión de sucesiones, un 0,7% de los contribuyentes, y un 72,4 % de los ciudadanos son los que compensan con sus impuestos ese dinero que deja de entrar en las arcas públicas. Así que cuando hablen de privilegios de unos

sobre otros sabemos que es una situación a abordar desde varios ángulos, como esta columna. Y que incluso la subida de gasto en bruto de servicios públicos imprescindibles para la mejora de nuestros derechos no siempre implica una ampliación de los mismos. La herramienta de gestión utilizada, las externalizaciones, la heterogeneidad de los usuarios por atender o la despoblación, entre otros, hace que la ecuación no sea tan sencilla.

No hay un guion sacrosanto que seguir a pies juntillas, los problemas no son siempre los mismos porque las realidades, las políticas también, cambian. Lo importante no sólo es el procedimiento, que en democracia lo es y mucho, sino que el objetivo final de ser palanca de oportunidades para todos y de colchón para aquellos que lo necesiten debe ser irrenunciable.

Enarbolar menos conceptos y banderas nos da menos épica pero probablemente facilita el acuerdo en lo cotidiano que es de lo que van nuestras vidas. ■

Carmen Lumbierres es politóloga



### LAS RADIOGRAFÍAS

### Después de la tormenta... llega el balance de daños

Las lluvias torrenciales vividas durante los últimos días en Aragón por fin han pasado de largo pero han dejado un reguero de daños que, sin duda, supondrán una factura millonaria que los pequeños



El consejero Octavio López, junto a la carretera A-138.

municipios afectados no podrán asumir por sí mismos. La DGA y las diputaciones han estado en primera línea haciendo frente a una situación de alerta roja y ahora les toca dar una respuesta urgente con la reparación y la vuelta a la normalidad.

### El PSOE medita una difícil decisión en Aragón

al PSOE aragonés instándole a retirar la proposición no de ley que se debatirá esta semana en las Cortes y la moción presentada en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la financiación auto-

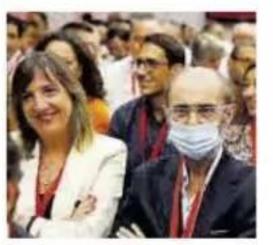

Javier Lambán y Lola Ranera, en el Comité Federal.

nómica y el cupo catalán deja al PSOE aragonés ante una encrucijada. Debe decidir si las mantiene y desoye al partido aunque haya diputados y concejales que quizá no las apoyen, o las retira. En la capital, Ranera ya ha decidido. En las Cortes, aún no.

### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Jesús Chueca (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.272
Depósito Legal Z2126-90.

Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

Opinión | 5 el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### La infancia, los menores invisibles



**EL MIRADOR** CARMEN PÉREZ RAMÍREZ

Dudo si somos conscientes de saber que la infancia es uno de los periodos más importantes del ser humano. A la comunicación que se debe establecer con los niños no siempre se le da el protagonismo que necesita. La atención, basada en sus circunstancias biológicas, la salud, la educación y el afecto es condición vital para que se desarrolle un futuro de ciudadanos en una sociedad dignamente habitable. Si nos retrotraemos al pasado, la mayoría de los niños que sobrevivían sufrían una vida llena de enfermedades y malos tratos. Hemos tenido constancia de ello a través de los documentos, la literatura y la novela picaresca que dio una visión de la infancia de corte realista, llegándose a popularizar a nivel internacional. Las desatenciones y las ofensas cometidas a los infantes han sido y siguen siendo un problema social, debido a que, durante siglos, la incultura, el despotismo y el imperialismo crearon una sociedad inhumana basada en el abuso y la imposición. En los años 60 del siglo XX se empezaron a visibilizar las agresiones físicas tanto en el entorno familiar como en los colegios. Sin embargo aquellas violencias eran encubiertas o establecidas como una manera normal de aplicar la educación, una educación fermentada que dejó un lamentable rastro en las distintas generaciones.

Han tenido que pasar muchas décadas para que se hiciera del todo visible la historia del maltrato infantil. En España ha sido necesario dictar leyes de amparo de sus derechos como la Ley de Protección al menor, pero los que ejercen como cómplices delincuentes, las transgreden por defecto o por ser auténticos canallas. Sabemos que los malos tratos se siguen produciendo; vemos hechos dramáticos de niños que desaparecen o que mueren por negligencias. Recientemente se han dado a conocer los agravios físicos y sicológicos producidos en el centro de atención a menores en Ateca (Zaragoza). La falta de medidas y cuidados parece que es evidente. Es inconcebible que haya pasado tanto tiempo y no se haya impedido lo que estaba ocurriendo. La noticia salió en todos lo medios de comunicación, dando a conocer lo que los jó-

venes residentes habían sufrido.

La historia de la pintura nos ha ido dejando un legado artístico y humano de imágenes de niños; una manera de visibilizar la situación de la época, un realismo de escenas, en muchos casos, picarescas, otras de desidia y pobreza como la obra de El joven mendigo de Bartolomé Murillo. Nuestro insigne Goya también escenificó escenas cotidianas de los infantes en los grabados, en los que refleja la educación a través de la violencia, o en los encargos de retratos como Los duques de Osuna y sus hijos. En otras, muestra el lado más alegre de la infancia, son lienzos llenos de niños en situaciones de juegos como El balancín, Niños jugando a saltar... Escenas ambientadas en Italia, en España, en pueblos de Castilla y en espacios recreados sobre su infancia en Zaragoza. Esta colección de obras ha llegado para permanecer expuesta en el Museo Goya de Zaragoza, una buena ocasión para visitarla y para empezar el curso escolar con una visión alegre y optimista de cara a la infancia, futuro de nuestro país. ■

Carmen Pérez Ramírez es pintora y profesora

# Seremos fascistas pero sabemos gobernar

**APUNTES AL MARGEN** 

**ALFONSO** 

ALEGRE

Esta frase la dijo el alcalde de Madrid, ese señor que tiene una cara especial, como nos recordó en su día el exconcejal Alberto Cubero. La idea que quería transmitir el alcalde de Madrid es que el PP, más allá de ser un partido muy de derechas, es un partido eficiente en la gestión. La idea de buena gestión, efi-

ciencia y personas solventes es una de los marcos fundamentales que al PP le gusta colocar. Veamos cómo son las cosas en nuestra comunidad autónoma. El PP suele hacer valer que la alcaldesa viene del sector privado y eso es una muestra de solvencia. Buena parte de su trayectoria la realizó en Imaginarium, empresa en la que era responsable de márquetin. La empresa quebró. También participó en la empresa que iba a fabricar avionetas en Villanueva de Gállego. Esa empresa recibió

12 millones en ayudas públicas y 6 millones en avales. La empresa acabó liquidada. Da la impresión de que bien del todo no gestionó. El problema más gordo es que esa mala gestión se está notando y Aragón está perdiendo inversiones: Maersk, la empresa de transporte marítimo más importante del mundo, iba a ampliar la terminal marítima de Zaragoza (puerto seco). Decidió abandonar tras ganar una concesión. Amazon, tras invertir 35 millones de euros en un centro logístico en La Muela, también se

ha ido. Y finalmente la multinacional de jeringuillas Becton Dickinson, tras haber realizado el 80% de la inversión (66 millones de euros) en una planta de producción en Zaragoza, decide abandonar el proyecto. Todo esto contrasta con los anuncios habituales de Azcón sobre nuevas inversiones de miles

de millones que van a llegar a Aragón. Pero hay más: el hospital privado de Quirón Salud iba a estar operativo en 2023, luego ya se dijo que para el primer semestre de 2024 y aquí estamos. Podríamos nombrar también aquí, como a la alcaldesa se le pasaron los plazos para pedir 7 millones de subvención para el transporte público o de los 100 millones del presupuesto no ejecutados por el Ayuntamiento en 2023. ¿Se acuerdan de aquella iniciativa que se anunció a bombo y platillo

que se llamaba el bosque de los zaragozanos? Parece que talan más de lo que plantan. Y finalmente ahí está la nueva Romareda, que iba a salir gratis y ya reconocen que saldrá por 200 millones de euros y eso que acaban de empezar con los derribos, ya veremos a cuánto asciende la cuenta con el proyecto acabado. Sin duda alguna saben gobernar.



Alfonso Alegre es profesor y economista

¿Se imagina el lector un país cuyo jefe de Gobierno admite, sin consultar a sus ciudadanos o al Parlamento, que una potencia extranjera decida instalar en su territorio misiles apuntando a Rusia y que tache luego a quienes le critican por ello de «antidemocráticos»?

¿Se imagina también que existe un Gobierno que acepte sin rechistar que agentes de un país aliado dinamiten los gasoductos submarinos por los que debía seguir llegando al país el gas natural ruso, mucho más barato que el procedente del fracking en EEUU?

¿Se imagina que la ministra de Exteriores de ese país, dirigente de un partido otrora ecopacifista y, desde las guerras de la OTAN en Yugoslavia, abiertamente atlantista, afirme en público que apoyará hasta el final a Ucrania digan lo que digan sus votantes?

Pues ese país existe, se llama República Federal de Alemania, y al frente de su Gobierno está el canciller Olaf Scholz, cuyo partido socialdemócrata acaba de sufrir en dos elecciones regionales un enorme varapalo.

Y no sólo fracasó esa formación, la más vieja del país, que lo-

### La coalición alemana recibe un enorme varapalo

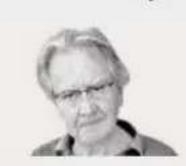

FIRMA INVITADA JOAQUÍN

RÁBAGO

gró al menos milagrosamente salvar los muebles al superar, aunque por poco, el listón del 5 por ciento de los votos, sino también sus compañeros de coalición verdes y liberales, que quedaron fuera de los respectivos Parlamentos.

Las elecciones en los Estados federados de Turingia y Sajonia, en el este del país -la antigua Alemania comunista – fueron un toque de atención para quienes descalificaron desde el primer momento por «antidemocráticos» no sólo a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD) sino también a la nueva Alianza Sahra Wagenknecht.

A pesar de tener en contra al resto de los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación, AfD logró el mejor resultado de su historia y se situó primero en Turingia y sólo segundo, tras los cristianodemócratas, en Sajonia.

En cuanto a la Alianza Sahra Wageknecht, escisión de Die Linke (la Izquierda), fuertemente criticada también por los medios como afín a Putin por defender las negociaciones y la paz con Rusia frente al rearme continuado de Ucrania, sus resultados le permitirán ser decisiva en la formación de al menos uno de los nuevos gobiernos regionales.

Pero si en la decisión de los electores pesó la cada vez más impopular guerra de Ucrania, mucha mayor influencia en el voto tuvo la creciente preocupación por la inmigración, de la que muchos ciudadanos culpan a la política que consideran demasiado laxa del Gobierno. ■

Joaquín Rábago es periodista

### LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN LA COMUNIDAD

# La migración mitiga la caída de la natalidad y ya representa el 17% de la población

El Bajo Aragón-Caspe, Valdejalón y el Bajo Cinca son las comarcas con más residentes nacidos en el extranjero • Los pueblos más pequeños y sin oferta laboral siguen perdiendo habitantes

Laura Medina

CARLOTA GOMAR Zaragoza

Aragón y la inmigración van de la mano. La comunidad, azotada por ese mal endémico llamado despoblación, ha logrado frenar los efectos que tiene la evolución demográfica negativa gracias a los migrantes que eligen la región para emprender una nueva vida. En la comunidad hay algo más de 1,3 millones de residentes, de los que el 17% son nacidos fuera de España. Hace apenas cuatro años representaban el 10%.

Si no fuera por los migrantes -sean de donde sean-, la comunidad aragonesa llevaría perdiendo población desde 2015. El crecimiento vegetativo registrado desde entonces es negativo, con más fallecimientos que nacimientos. Desde hace más de dos décadas, la inmigración -ahora demonizada por los grupos ultras como Vox a golpe de mensajes cargados de odio contra aquellos que huyen de sus países en conflicto- ha sido el único freno que ha permitido mitigar los efectos de la baja natalidad que afecta por igual a todo el conjunto del país. Expertos y estadísticas concluyen que la llegada de migrantes ha logrado paliar la despoblación, aunque de una forma desigual. Los nacidos fuera de España permiten sostener pueblos, mantener abiertas escuelas y cubrir aquellos trabajos que otros descartan.

Desde el año 2000 la tasa migratoria ha sido positiva en prácticamente todas las comarcas, sin embargo, el efecto ha sido desigual y no todas ellas se han beneficiado de la misma manera.

Según un informe de UGT, la población nacida fuera de España representa casi el 15% de la población activa en Aragón, que se reparte de una forma muy desigual. Además de la Comarca Central, con la capital a la cabeza, el Bajo Aragón–Caspe, Valdejalón y el Bajo Cinca, con una importante oferta de ganadería extensiva y regadío, son las comarcas que más porcentaje de población



Dos jóvenes migrantes accediendo el hotel de Mora de Rubielos, esta semana.

nacida en el extranjero concentran. Según los últimos datos disponibles, en 2022 representaban el 24,6%.

«Buscan localidades donde saben que hay trabajo y oportunidades para emprender una nueva vida», explica Adrián Palacios, profesor de la Universidad de Zaragoza y uno de los autores del Informe sobre despoblación en Aragón 2000-2016: Tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas. Es por ello que buscan municipios grandes (con más de 5.000 habitantes) donde la tasa de desempleo es más baja, hay escuelas, institutos y una buena cartera de servicios. Así, conforme se va reduciendo el tamaño poblacional, el número de nacidos en el extranjero disminuye, de ahí que sea tan complicado evitar la desaparición de los pueblos más pequeños, que se enLas jerarquías de la inmigración tienen que ver con la proximidad cultural que existe

Buscan localidades con opciones de trabajo, escuelas y una completa cartera de servicios cuentra en una espiral de despoblación.

### El empleo es la clave

La oferta laboral determina el tipo de población extranjera que llega a Aragón. El componente cultural no es ajeno en los procesos migratorios y, por ejemplo, según explica el director de la cátedra la Diputación de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla -otro de los autores del citado informe-, las personas llegadas desde el este de Europa buscan localidades con industria, por lo que se concentran en las capitales, mientras que los procedentes del norte de África optan por zonas agrícolas. En cambio, las personas de origen latino demandan empleos relacionados con los cuidados, por lo que se asientan en las grandes urbes. «Las jerarquías

de la inmigración tienen que ver con la proximidad cultural, su educación y cualificación», matiza Pinilla, que lamenta que hay «migrantes de primera y de segunda».

Las tres comarcas que menos población nacida en el extranjero tienen son Andorra-Sierra de Arcos, Sierra de Albarracín y Campo de Belchite, con una media de 8,6%, que han perdido de media entre 2001 y 2022 un 13,9% de su población. «Las poblaciones que no pueden ofrecer empleos seguirán perdiendo población», subraya Palacios, que cree que en estos casos el fenómeno de la despoblación es difícil de paliar. «Solo los municipios con trabajo son atractivos», insiste.

«La población extranjera es muy necesaria. Eso es indiscutible», señala el alcalde de Épila y

### en datos

10%

Hace cuatro años la población nacida fuera de España representaba el 10%, ahora es el 17%

2000

El crecimiento vegetativo en Aragón arroja un saldo negativo desde el año 2000, que solo se ha frenado con la inmigración

24%

Hay comarcas en las que uno de cada cuatro residentes es nacido fuera de España

presidente de la comarca del Valdejalón, Jesús Bazán. «Aquí hay mucha fruta y almacenes, hay oferta de mano de obra y por eso eligen la comarca», resume no sin antes destacar que también hay mucho trabajo de temporada que coincide con las campañas de recogida de la fruta.

Según el Informe sobre despoblación en Aragón 2000-2016: Tendencias, datos y reflexiones para el diseño de políticas, se diferencian dos periodos en el proceso migratorio. Por un lado, el comprendido entre los años 2000 y 2008, cuando se registró un pico positivo en la tasa migratoria en 31 de las 33 comarcas. Fueron años de bonanza en los que la comunidad aumentó en más de 137.000 habitantes.

La comunidad no siempre ha sido atractiva. A partir de 2008, con el estallido de la crisis económica, Aragón perdió casi 20.000 habitantes. Fue entonces cuando se produjo un cambio «total» en la tendencia, al pasar «de un periodo de alta recepción de inmigrantes a otro predominantemente de emigración», destacan Pinilla y Palacios, que insisten en que, además de la riqueza cultural que supone la convivencia en una sociedad moderna, contribuyen de igual modo a mantener el estado de bienestar.

Hakob y Karina son dos ciudadanos armenios que, junto a su hijo Norik, llevan más de dos décadas residiendo en las Cinco Villas. Primero llegaron a Layana, y seis años después se trasladaron a Sádaba, donde echaron raíces. Desde hace nueve años, regentan la única carnicería de la localidad.

# «El pueblo es nuestra familia»

A. ARILLA Zaragoza

Hakob Yedigaryan llegó a Aragón en 2003 para visitar a su hermana, que llevaba residiendo en la comunidad un par de años. Y lo que iba a ser una visita familiar se convirtió en un cambio en su vida. «Me gustó tanto que decidí quedarme, y un año y medio después pudieron venir mi mujer, Karina, y mi hijo, Norik», recuerda Hakob, ciudadano de origen armenio. Su primera parada fue la pequeña localidad de Layana, en las Cinco Villas, donde permaneció con su familia seis años hasta que, por motivos escolares, se mudaron a Sádaba, a tan solo tres kilómetros. Un lugar donde han construido un proyecto de vida que no les hace dudar a la hora de afirmar lo que para ellos supone el pueblo: «Es nuestra familia».

Sus raíces son tan arraigadas que, hace nueve años, decidieron dar un paso más y tomaron el relevo de una de las camicerías del pueblo, que en estos momentos ya es la única. Un negocio en el que prácticamente empezaron desde cero. «Karina estuvo unos meses ayudando a los anteriores dueños y, cuando le comentaron que tenían previsto jubilarse, nos lanzamos a heredar la carnicería», explica Hakob, que hace un balance «muy positivo» de un oficio que, además, permite al pueblo seguir teniendo en la puerta de casa productos de calidad, sin necesidad de tener que desplazarse a las localidades colindantes.

«Al final, es como todos los trabajos. Tiene sus cosas buenas y malas, pero la verdad es que las buenas son mucho más numerosas que las malas», asegura el armenio, que destaca la «fidelidad» y «cercanía» de su clientela, que no se circunscribe únicamente al pueblo, sino también a otras localidades del entorno como Castiliscar o la ya mencionada Layana. «Vivimos gracias a ellos y la verdad es que no podemos tener ninguna queja», añade al respecto. Además, el trato con el público durante la última década les ha ayudado aún más a



Karina y Hakob, vecinos armenios de Sádaba, en una imagen en su carnicería en el pueblo.



Hakob Yedigaryan, con un jamón en su carnicería.

«Intentamos ir a Armenia una vez al año, pero a Norik le cuesta más porque es muy 'sadabero'» integrarse, gracias al contacto directo que te da el día a día. «El pueblo nos ha acogido como si fuésemos familia, y esperamos que nosotros también lo seamos para ellos», reincide el carnicero.

Con todo, ni Hakob ni Karina olvidan sus raíces armenias, un país que intentan visitar una vez al año, aunque este 2024 les ha sido imposible. «Somos de una localidad situada a 20 kilómetros de la capital, Ereván, e intentamos ir siempre que podemos. Aunque a Norik le cuesta más, porque lleva toda la vida aquí y se siente muy español y, sobre todo, sadabero», detalla entre risas.

Servicio Especial

Respecto a la situación de su país natal, Armenia, Hakob asegura que en los últimos meses el panorama ha mejorado, tras una «muy mala etapa» derivada del conflicto del Nagorno Karabaj, un territorio administrado por Azerbaiyán y poblado en su mayoría por armenios que ha provocado un cruento conflicto que se remonta a 1988, en los últimos estertores de la Unión Soviética, y que firmó su último alto el fuego hace justo un año, dándose por finalizado a comienzos de este 2024.

En cualquier caso, las raíces que Hakob, Karina y Norik han echado en Sádaba no les hacen imaginar un futuro distinto. Y, gracias a ello, una de las Cinco Villas seguirá disfrutando por mucho tiempo de los productos de calidad y elaboración propia que ofrecen desde su modesta camicería.

8 | Aragón el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### **ACTUALIDAD POLÍTICA**

# El PSOE Aragón se reivindica mientras saca la financiación del debate político

La dirección responderá en breve a la carta de Ferraz defendiendo su postura, aunque Lola Ranera retira la moción en el consistorio y el grupo parlamentario estudia hacer lo propio

ALBERTO ARILLA Zaragoza

La resaca del comité federal socialista sigue dando dolor de cabeza en más de un ámbito. La división entre la ejecutiva regional liderada por Javier Lambán y la federal dirigida por Pedro Sánchez quedó patente, una vez más, de forma pública, pero es en las entrañas del hogar donde se deja notar realmente. En ese sentido, el secretario de organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, responderá de forma inminente -es probable que incluso hoy-a la carta recibida el pasado jueves desde Ferraz, en la que se instaba a retirar tanto la proposición no de ley (PNL) que el grupo socialista registró en las Cortes el pasado 27 de junio como la moción lanzada por Lola Ranera en el consistorio zaragozano hace una semana.

La semana de la vuelta al cole no se ciñe necesaria y únicamente al regreso a las aulas. La actividad plenaria también regresa el próximo jueves a las Cortes de Aragón, marcada especialmente, cómo no, por el debate en torno a la financiación autonómica, que también ha dado color al regreso de las comisiones. La principal incógnita es ahora saber si solo se hablará de ello en la comparecencia del presidente, Jorge Azcón, o si finalmente se votarán las tres proposiciones no de ley que hay en estos momentos presentadas por el PSOE, el PP y el PAR. Pero no será esta la única cuestión de la que se debatirá en un pleno que llega con la mochila cargada de deberes tras un verano lleno de novedades.

Por partes. En primer lugar, tras una tímida presentación en sociedad del nuevo papel de Vox en la oposición a finales de julio, en aquel pleno extraordinario convocado por Azcón tras la espantada de la

En su respuesta, Villagrasa argumentará los motivos por los que creyeron conveniente registrar dicha PNL a finales de junio, antes incluso de que se confirmase el acuerdo entre el PSC y ERC, y las razones por las que creen que su contenido sigue vigente. Sin embargo, pese a esta defensa, el grupo parlamentario ahora sopesa retirarla y el PSOE zaragozano ya ha decidido hacer lo propio.

En el caso del parlamento, en los últimos días ha habido contactos entre el Pignatelli y el grupo socialista para avanzar en la búsqueda de un frente común en base, eso sí, a los acuerdos previos alcanzados durante la etapa de Lambán. Un acercamiento que ya anticipó el propio Azcón hace una semana y que ya se ha producido.

La idea sería, entonces, retirar las PNL que se iban a debatir en el pleno del jueves –el PAR también

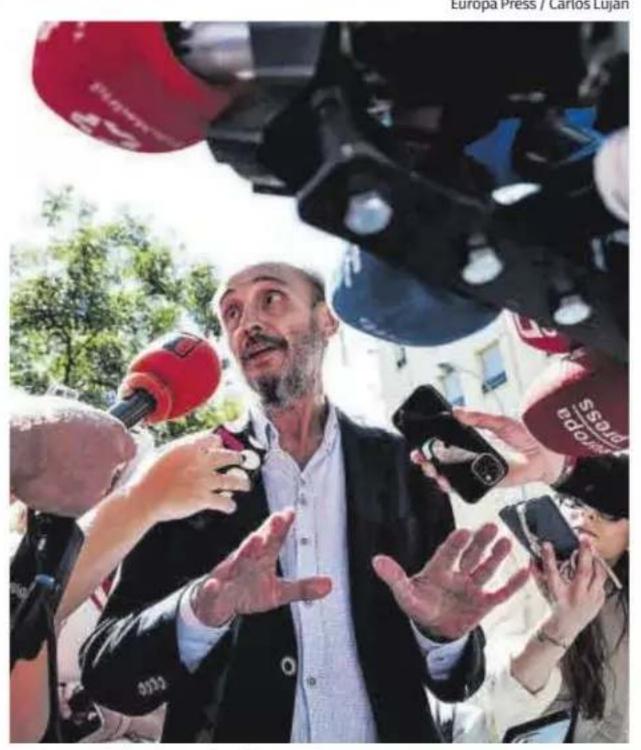

Javier Lambán, el pasado sábado a las puertas de Ferraz.

retiraría la suya por «cortesía»con la intención de sacar la finanria, aunque la proposición seguiría registrada en las Cortes. Únicamente, no se votaría esta semana.

Una decisión que, además, permitiría al grupo socialista mantener una postura única en el pleno, durante el turno de réplica a la comparecencia de Azcón, y de paso evitar que todos los diputados socialistas tuvieran que posicionarse a la hora de votar, con el foco puesto en Huesca, muy distanciado de los motivos de esta inicia-

tiva. De hecho, los diputados oscenses expresaban ayer su malesciación de la bronca parlamenta- tar y su sorpresa por la carta enviada desde Ferraz, ya que aseguran que conocían su existencia pero no su contenido, pese a que desde el Alto Aragón aseguran que lo habían solicitado, sin éxito.

> Donde no se debatirá la financiación será en el próximo pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, ya que la portavoz del grupo socialista, Lola Ranera, retirará la moción que presentó hace apenas una semana tras tomar la decisión ayer mismo. Con todo,

**Fechas** 

### El relevo llegará en febrero

El comité federal del pasado sábado fue el primer paso hacia la reestructuración territorial del partido. Tras el Congreso de Sevilla, que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre, las federaciones tendrán tres meses, como máximo, para convocar sus respectivos congresos.

La fecha límite que se maneja es el 25 de febrero, martes, por lo que el fin de semana previo sería la fecha más probable para elegir al sucesor de Lambán, Los provinciales, en junio.

desde el PSOE zaragozano se asegura que la decisión de presentarla fue unánime en la reunión de grupo, y que el retirarla responde únicamente a bajar el tono político y evitar más crispación.

El consejero de Hacienda de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, ya se expresó ayer en esos términos, aunque en el caso de las Cortes reconoció que los contactos con los grupos están en fase «muy inicial». Con algunos, como CHA, sí se han producido contactos informales, con buena disposición por ambas partes.

Tras un inicio de verano marcado por la ruptura de la coalición PP-Vox y un final aderezado por la financiación catalana, las Cortes celebran el primer pleno ordinario del curso político con varias cuestiones en el tintero que marcarán el devenir del año.

# La vuelta al cole parlamentaria llega cargada de deberes

ultraderecha de la coalición, ahora llega la hora de ver cómo de «constructivos» son los de Nolasco.

Por lo pronto, el exvicepresidente ha registrado tres interpelaciones que dan una idea de por donde irán los tiros. La primera, por motivos obvios de discurso, irá dirigida a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y versará sobre la «protección del interés de los Menores Extranjeros No Acompañados en Aragón». Pero es en las otras dos intervencioA. ARILLA Zaragoza

nes donde aparecen las cuestiones curiosas, pues ambas van dirigidas a dos áreas temáticas que hasta julio dependían de él: políticas de despoblación, a Octavio López, y apertura de nuevos juzgados, a Mar Vaquero. Cruces dialécticos que prometen titulares. Todo, con el fantasma de los presupuestos so-

brevolando el ambiente. Tanto es así que ayer, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya respondió sobre el tema dejando caer que cada uno será responsable de sus decisiones.

Tampoco se librará del debate la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), pues Chunta Aragonesista ha conseguido que se vote una proposición para reformar el reglamento de la cámara y dotar a los miembros de la mesa de los instrumentos necesarios para,

si así lo consideran, poder destituirla. Un proyecto que no tiene visos de prosperar, aunque servirá también para ver las posiciones de cada cual.

Comparecerá también la consejera Susín, a petición propia y de hasta cuatro grupos más (PSOE, Vox, CHA e IU) para responder e intentar aclarar todo lo relativo al centro de menores de Ateca. Y hará lo propio la nueva consejera de Educación, Tomasa Hernández, que deberá responder a cuestiones espinosas como Caneto e incluso su inesperado relevo, tras abandonar Presidencia para sustituir a Claudia Pérez Forniés, ahora en Universidades y Empleo.

Será un pleno largo, que ocupará buena parte del jueves y del viernes. Por haber, habrá tiempo incluso de comenzar a preparar, a petición del PSOE, el eclipse solar que se verá en 2026 en Teruel. Un evento que se repite cada 375 años. Todo lo contrario que los plenos. ■

el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### Los efectos del temporal

# Cinco consejeros se coordinan hoy para actuar contra los destrozos de la lluvia

Bermúdez de Castro pide a la CHE que limpie los cauces de los ríos y permita construir escolleras

IVÁN TRIGO Zaragoza

Después de la tormenta llega la calma, dice un dicho popular que en este caso no se cumplirá, puesto que después de la lluvia que ha caído de forma torrencial en los últimos días en la comunidad toca evaluar daños. Y el trabajo no va a ser fácil. Hoy se reunirán los titulares de cuatro consejerías del Gobierno de Aragón (Interior, Fomento, Medio Ambiente y Agricultura) coordinados por la vicepresidenta, Mar Vaquero, para empezar a dar respuesta a todas las peticiones de ayuda que vienen desde numerosos puntos del territorio.

Sobre la situación de las carreteras, sigue cerrado el acceso al túnel de Bielsa, aunque a lo largo de la tarde de ayer se consiguió reabrir los accesos a los núcleos de Parzán y Chisagüés, que se habían quedado incomunicados. Por Somport se puede cruzar a Francia pero solo se puede llegar a los pueblos más cercanos y por el Portalet no pueden circular tráileres pesados.

Al Pirineo acudieron ayer dos consejeros del Gobierno de Aragón: el de Fomento, Octavio López; y el de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro. El primero estuvo en el kilómetro 82 de la A-138, donde el torrente de agua hizo desaparecer la carretera tras un corrimiento de tierra. Los trabajos para la reparación de los tramos afectados se acometerán con urgencia y

de manera inmediata, aunque estos se prolongarán «durante varias semanas», dijo López.

Por su parte, Bermúdez de Castro se trasladó hasta Campo y Benasque, donde conoció de la mano de sus alcaldes los desperfectos que han ocasionado las fuertes lluvias. Desde allí también pidió a la Confederación Hidrográfica del Ebro que «limpie los cauces de los ríos y permita la construcción de zonas de protección y escolleras» para proteger las infraestructuras de los pueblos.

También lanzó un dardo al delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán. «Que abandone su despacho y que se dé una vuelta por las zonas afectadas por las lluvias, que aparte de hacer política también hay que ayudar a los pueblos», exigió Bermúdez de Castro.

En Bielsa, ayer por la tarde el temporal había amainado. «Ahora que está bajando el nivel del agua es cuando estamos encontrando más daños», explicó el alcalde de esta localidad pirenaica, Miguel Noguero.

«Hoy (por ayer) se ha terminado de caer un puente que se había quedado a la mitad. En el polideportivo hay un muro que tendremos que reparar urgentemente y así con otros que vamos encontrando al bajar el nivel del agua», comentaba. Una vez que cesaron las tormentas, «ya ha habido vecinos que han subido al monte para evaluar daños y hay caminos forestales



Tramo cortado de la A-138 afectado por las fuertes lluvias en Bielsa.



Bermúdez de Castro durante su visita a Campo y Benasque.

que están muy destrozados», aseguró Noguero. Sobre las comunicaciones, el alcalde de Bielsa explicó que «sería todo un logro» que esta semana pudiera abrirse el túnel transfronterizo. «La solución que han planteado los ingenieros parece fácil porque es viable crear un paso alternativo. Pero para esta semana no sé...», comentó el regidor. En Báguena hace ya unos días que dejó de llover pero el susto todavía no se les ha ido. «Fue una semana entera sin parar. Hasta el miércoles no vimos la luz», recordó la alcaldesa de este pequeño municipio de unos 300 habitantes, María José Rubio. «Hemos pedido a los vecinos que empiecen a revisarlo todo para hacernos a la idea de

los daños. Cada día nos vienen con más cosas», explicó. Además de en el núcleo urbano, los campos que rodean la localidad también se han visto muy afectados por las aguas torrenciales.

Y es que hasta cinco barrancos que pasan por Báguena o sus alrededores se llenaron de un agua que bajaba con «una fuerza que no había visto». «Y menos mal que fuimos dragando la rambla que pasa por el medio del pueblo porque sino se hubiera inundado todo», aseguró.

Una arquitecta ya ha visitado la localidad para hacer una primera evaluación de los daños y en Báguena también han recibido la visita de los responsables de la comarca, la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón. «Por lo menos nos sentimos escuchados, pero lo hemos pasado muy mal», afirmó. Rubio cree que los principales gastos derivados de estas lluvias torrenciales irán a limpiar todo el sistema de tuberías y abastecimiento del pueblo, que se ha llenado de barro. «Pero somos un municipio pequeño, sin ingresos, así que...».■



### LA EVOLUCIÓN DE LA CAPITAL ARAGONESA

# Tenor Fleta, la 'punta de lanza' para el futuro crecimiento de San José

La avenida, uno de los principales ejes del barrio que permite llegar desde las afueras al centro, afronta una nueva etapa desde que se completó su prolongación, hace 2 años

MARCOS DÍAZ

Zaragoza

La avenida Tenor Fleta de Zaragoza pegó el estirón ya hace más de dos años con una ansiada prolongación que la conectaba con la Z-30. No fue un hecho baladí, pues con ello la zona incorporó una deseada solución a la movilidad y abrió al barrio de San José la posibilidad de su crecimiento hacia el este y el sur. Ahora, esos efectos ya se van concretando al aliviar el tráfico del entorno, mientras nuevas promociones de vivienda acabarán con una cicatriz urbana histórica. Además, la avenida se ha convertido en un importante eje que conecta las afueras de la capital aragonesa con el centro de la ciudad. En definitiva, Tenor Fleta se ha convertido en una punta de lanza para el crecimiento del barrio hacia la conocida como orla este de Za-

ragoza. Pero, de vuelta al pasado, la prolongación de la avenida fue una de las principales reivindicaciones vecinales, así como una recurrente promesa electoral, desde que en los primeros pasos del milenio quedó inaugurado el tercer cinturón. Tuvieron que pasar más de dos décadas, alcanzar acuerdos con Adif y superar algunos reveses para que ese plan se hiciera realidad. De hecho, ya el ayuntamiento con el socialista Juan Alberto Belloch al frente trató de lanzar un proyecto que, finalmente, cayó en saco roto.

Fue con el siguiente alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, cuando se alcanzó un acuerdo con Adif que permitía actuar sobre el cajón de las vías férreas. Y, finalmente, ya con Jorge Azcón en posesión del bastón de mando, se completó una prolongación cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros. Las obras, que duraron algo menos de dos años, actuaron en una su-

perficie de casi 25.000 metros cuadrados. Entonces, hubo opiniones dispares acerca de un trazado que fue aplaudido por los comerciantes de la zona, pero que también recibió críticas desde el tejido vecinal. «Parece una carretera, no una avenida», dijeron entonces a este diario sobre un espacio yermo en zonas verdes.

Más de dos años después, el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Paco Luján, destaca que la salida al tercer cinturón era «una demanda histórica» y que este hecho se ha notado bastante a la hora de aliviar el tráfico en vías como Puente Virrey, que servía, hasta que se completó la prolongación, como enlace con la Z-30. Para hacerse

### **Escenarios**

### Una gran cúpula en La Granja

Desde el año 2021, la foto de conjunto del parque de La Granja es una
de las más singulares de
la ciudad. Lo es debido a
la aparición entre el verde de una gran cúpula
geodésica, de 15 metros
de altura, que alberga
en su interior un espacio
escénico con capacidad
para 2.500 personas.

Desde entonces, diversas propuestas artísticas han pasado por sus tablas y este año, la cúpula albergará la actuación de varias bandas para las fiestas del Pilar, como ya hizo en ediciones anteriores. La primera, la de la Unión Musical de Garrapinillos, llegará el 6 de octubre.

una idea de la importancia de esta ampliación, basta con recordar las estimaciones que se hicieron en su apertura, que cifraban en 14.000 vehículos su tránsito, con alrededor de 6.000 de camino al centro y unos 7.000 en dirección contraria.

Y, aunque en 2024 ya es palpable esta mejora en el tráfico rodado, desde este colectivo vecinal van más allá y también consideran necesario «completar la prolongación», especialmente, con un acceso que permita la entrada desde Parque Venecia.

### Nuevos desarrollos

Más allá de la cuestión vial, Luján también constata cómo «se van completando los desarrollos urbanísticos en torno a la nueva prolongación». Desarrollos como el que impulsa 762 viviendas en los 98.000 metros cuadrados de suelo que se encuentran junto a la estación de Miraflores, el pabellón Príncipe Felipe y el tercer cinturón. Este verano, el consistorio dio el primer paso para llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción de estas nuevas promociones, que incluyen 700 plazas de aparcamiento subterráneas.

Con ello se actuará en una cicatriz urbana histórica que ampliará el barrio hacia el este y que enmienda el revés sufrido por los promotores en el año 2021, cuando no salió adelante el plan que contemplaban.

«Los vemos con esperanza porque creemos que el barrio necesitaba crecer hacia ese eje, pero también con cierto escepticismo, ya que comprobamos que no hay un exceso de vivienda pública, que sería muy necesaria», destaca el presidente de la asociación de vecinos. En ese sentido, alude a cómo en San José los jóvenes encuentran verdaderas dificultades a la hora de tener acceso a la vivienda.







Aragón | 11 el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024



También asevera que resulta «imprescindible» que estos nuevos bloques «vengan dotados de servicios públicos». Para ello, anuncia que el próximo 15 de septiembre, a las 12.00 horas, la asociación de vecinos ha convocado una concentración a la altura del número 15 del camino Miraflores para solicitar un nuevo centro de Atención Primaria en el barrio. La iniciativa, además, cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y los colectivos en pro de la sanidad pública, según precisa Luján.

Hablando de servicios públicos, el representante del tejido vecinal sí que ve que, en lo relativo a la Educación, esta nueva zona de Tenor Fleta «está bastante bien servida». No obstante, añade que «quizá sería necesaria y urgente la remodelación del instituto Pablo Gargallo», un centro que surgió «a raíz de los pactos de La Moncloa y que está algo dete-

riorado».

Más allá de esta prolongación, Luján define a la avenida Tenor Fleta como «uno de los ejes fundamentales del barrio». Es, bajo

La asociación de vecinos de San José define esta avenida como uno de sus ejes «fundamentales»

El tejido vecinal ve con «esperanza» y «escepticismo» la vivienda que llega por la prolongación









1. Vista de la avenida Tenor Fleta a la altura de la calle del Rosellón. 2. Detalle del cruce con la avenida San José. 3. La prolongación de la via, completada hace dos años. 4. El parque de La Granja, con la cúpula geodésica a la deciente construcción en el tramo de la avenida anterior a su protongación. 6. Negocios y oficinas en los soportales de Tenor Fleta, a la altura del número 123. su punto de vista, una vía que muestra «mucha vitalidad», tanto a la hora de transitar por ella como en el aspecto comercial. «Es cierto que el antiguo comercio tradicional se ha ido cerrando, pero se han ido abriendo nuevas entidades comerciales», matiza acerca de un escenario en el que han ido apareciendo, por ejemplo, cadenas de supermercados.

Por último, y volviendo a la prolongación, Luján echa en falta unos mejores accesos hacia el parque de La Granja. «Pero siendo como era una reivindicación histórica, nos conformamos con lo que tenemos», afirma sobre una medida que ha sumado tres décadas de lucha vecinal. «La avenida, como el barrio, tiene un futuro grande y esperanzador», concluye.

12 | Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### **Tribunales**

# Comienza el juicio por el crimen del saco de piedras de San José

Un jurado popular dirimirá desde hoy de este caso, en el que un vecino del barrio zaragozano falleció como consecuencia del golpe que le propinó un conocido

M. D. S. Zaragoza

Fue en 2022 cuando saltó la noticia de la muerte de un hombre en la capital aragonesa como consecuencia de un golpe en la cabeza que le propinó un conocido con un saco lleno de piedras. Ahora, en estos primeros compases de la vuelta de la actividad judicial tras la pausa veraniega, un jurado popular se encargará de este caso a partir de este lunes. Lo hará dos años después de que sucediera y se convertirá en el plato fuerte que acogerá la Audiencia Provincial de Zaragoza. Allí, los ciudadanos seleccionados para impartir Justicia deberán dirimir si se trata de un asesinato o de un homicidio en grado de imprudencia.

Por esta causa se sentará en el banquillo de los acusados J. L. L. Allí llegará después de que el 6 de septiembre de 2022, la víctima, de 48 años, recibiera un ataque gratuito y por sorpresa cuando caminaba por la calle. Fue alrededor de las 20.30 horas de aquel día cuando tuvo lugar la agresión en el barrio de San José, concretamente, en la confluencia de las calles Juana de Ibarbourou y Monasterio de Poblet.

En ese momento, víctima y agresor no estaban solos y los



Papelera en la que el sospechoso se deshizo del saco cargado de piedras, en el barrio de San José.

testigos llamaron rápidamente a la sala del 091 para solicitar ayuda. Entonces, al lugar acudieron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y una uvimóvil. Allí consiguieron estabilizar al herido, que se encontraba en el suelo mientas se desangraba, y fue trasladado al hospital Miguel Servet, donde ingresó en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos. Una vez en la instalación sanitaria, y aunque la vida de este vecino del barrio no corría peligro inicialmente, su cuadro clínico empeoró hasta su fallecimiento, que llegó una veintena de días después de la agresión. La causa del fatal desenlace fueron las lesiones craneales que sufrió como conse-

cuencia del ataque. El mismo día de la brutal agresión, su autor, entonces de 50 años y que este lunes se sentará en el banquillo de los acusados, fue detenido en las inmediaciones. Antes de ello, y según los testigos presenciales, se había desprendido de la bolsa llena de piedras en una papelera, aunque este objeto fue intervenido por los efectivos policiales que acudieron al lugar. Además, y tras realizar una batida policial por los alrededores, los agentes encontraron al sospechoso, de origen español y con un largo historial de antecedentes por los que pasó una temporada en la cárcel, aunque en su ficha no constaban delitos de sangre. En ese momento, el hombre no articuló palabra y pasó la noche en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía.

Al parecer, y como publicó entonces este diario, ambos se conocían desde su etapa escolar, considerando el agresor que el fallecido se burlaba de él tanto ahora como de niños. Aquella tarde se encontraron en un bar y, aunque no llegaron a las manos, sí que mantuvieron una discusión en este lugar. Tras ello, le agredió mortalmente. Por ello,

Andreea Vornicu

El acusado, detenido cerca del lugar del ataque, creía que la víctima se burlaba de él desde pequeño

ahora el ministerio fiscal le acusa de un delito de asesinato consumado, por el que pide una pena de 20 años de prisión.

Para decidir sobre este caso, a las 9.30 horas han sido citados los candidatos a conformar el tribunal del jurado. Los elegidos, entre el este lunes y el jueves, deberán escuchar atentamente las palabras de un presunto asesino, de los investigadores del Grupo de Homicidios, de los forenses y de los abogados de la acusación y de la defensa.

Será ya el lunes que viene, el día 16, cuando el jurado deba fijar el reproche penal que merece el acusado.

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

11 de septiembre

Puendeluna (16594809): 09:00 A 13:30 C AFUERAS, C ALTA, C CANAL, C ERAS, C HERRERIA, C LA IGLESIA, C MOLINO, C PORTERA (LA), C SAN NICOLAS, PUENDELUNA (PUENDELUNA), PZ AYUNTAMIENTO

Salvatierra de Esca (16735223,16735791): 08:00 A 20:00 C BASATO, C CARRETERA, C CIERZO, C FERNANDO EL CATOLICO, C JESUS, C MANCHO, C MAYOR, C ORIENTE, C PLANO, C UNICA, PG 4, SALVATIERRA DE ESCA (EN APOYO NUMERO 121 EN SALVATIERRA DE ESCA)

Zaragoza (16735461,16735509,16735529): 00:00 A 06:00 C D. JAIME I, C MAYOR, C REFUGIO, C SAN JORGE, C SAN JUAN Y SAN PEDRO, PZ SAN PEDRO NOLASCO, REFUGIO S/N. (C/ REFUGIO JUNTO AL N§ 11 EN ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

### Siniestralidad

# Arde una excavadora tras chocar con un coche

EL PERIÓDICO Huesca

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca intervinieron ayer por la mañana para sofocar el incendio de una pala excavadora en el kilómetro 23 de la A-138 en Abizanda.

En el suceso se vio afectado otro vehículo con dos ocupantes que tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios por un golpe. El conductor de la pala también precisó atención sanitaria por inhalación de humo.

Por causas que se están estudiando, un coche y una pala excavadora colisionaron frontolateralmente y, rápidamente, el vehículo comenzó a arder.

Este es el segundo accidente que se registra en la provincia oscense después de que la madrugada del viernes tres jóvenes residentes en Fraga perdieran la vida en un choque frontal de un

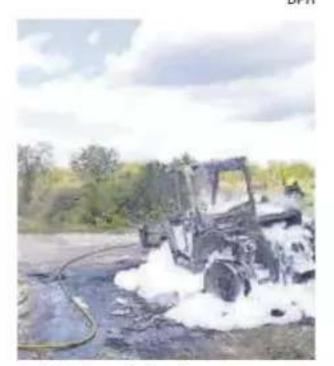

Vehículos calcinados.

turismo y un todoterreno en la N-II. Un trágico siniestro que dejó conmocionada a la localidad de Fraga, cuyo ayuntamiento decretó un día de luto. Ya son 13 los siniestros registrados este verano en la comunidad.

### Bajo Aragón

# Calanda se juega la candidatura para ser Villa Europea del Deporte en 2025

Una delegación de Aces Europa visita el municipio este lunes para conocer las instalaciones • La resolución se conocerá a finales de este mes

EL PERIÓDICO Zaragoza

La localidad turolense de Calanda se juega este lunes buena parte de sus aspiraciones de convertirse en Villa Europea del Deporte 2025 recibiendo a una delegación de Aces Europa, entidad sin ánimo de lucro radicada en Bruselas y encargada de reconocer los méritos de las ciudades candidatas. Se trata de la prueba final tras más de un año de trabajo en un ambicioso proyecto para lograr el reconocimiento como villa deportiva.

Los integrantes de Aces Europa visitarán una a una las distintas instalaciones deportivas municipales – entre otras, el pabellón, su gimnasio, el campo de fútbol Manuel Cros, las piscinas municipales Cabezo Buenavista, la zona polideportiva al aire libre, las pistas de pádel, el Circuito de Motocross Cantalobos II y el Circuito de Trial–.

Posteriormente, el alcalde, José Alberto Herrero, y el concejal delegado de deportes, defenderán ante el comité evaluador la candidatura calandina en el salón de actos de la Casa de Cultura Víctor Romero.

Para el consistorio, se trata de un reconocimiento muy importante ya que, de confirmarse, ase-



Instalaciones deportivas en Calanda, en una imagen de archivo.

guran, «impulsaría al municipio en el desarrollo de nuevas pruebas deportivas a nivel estatal y en la mejora de algunas infraestructuras deportivas municipales».

Herrero mostró su optimismo ante el reto que afronta el consistorio y la propia localidad: «Sabemos que es un buen proyecto para el municipio, nos abre una ventana a Europa también en materia deportiva y para nosotros, el deporte y su práctica es la base que forja el excelente carácter de los calandinos, el esfuerzo, la ambición por alcanzar metas propuestas, la competitividad e ilusiones por conseguir nuevos objetivos, además de ayudarnos a mantener una población más saludable. Esperamos que este objetivo se vea cumplido, pues detrás ha habido un trabajo muy intenso».

La resolución final no se conocerá antes del 25 de septiembre, por lo que tras la evaluación todavía se abrirá un periodo de incertidumbre para conocer si finalmente Calanda recibe tal distinción. La categoría a la que aspira Calanda es una de tantas. Por ejemplo, Zaragoza será Capital Europea del Deporte en el año 2027, un
título que, según defienden desde
el Gobierno del PP, servirá como
acicate para atraer grandes eventos deportivos y fomentar hábitos
saludables entre la ciudadanía. Lo
cierto es que no supondrá una inyección de fondos extraordinaria
para Zaragoza como pudo suponer la Expo, puesto que el título no
está ligado con la llegada de ninguna inversión.

### **Bajo Cinca**

### Fraga culmina los trabajos de mejora de los accesos por carretera

EL PERIÓDICO Huesca

El Periódico

El Ayuntamiento de Fraga realizó la semana pasada las labores necesarias para mejorar el asfaltado de diferentes puntos y accesos a la ciudad, desgastado por el paso del tiempo y la circulación de vehículos pesados.

Estas obras de mantenimiento del asfalto, que se han adjudicado por 24.576,19 euros, se ejecutaron en el túnel de la N-II, en la calle Obradores-Revolt, la rotonda que conecta avenida de Madrid y avenida de los Deportes, la que se encuentra entre la A-1234 y la avenida de Reyes Católicos y la rotonda entre la N-II y la A-242.

Esta acción, que tiene como objetivo mejorar las calzadas de la ciudad, se suma a otras actuaciones como el repintado de la señalización horizontal que se llevó a cabo el pasado mes de julio en el casco histórico y la N-II.

No es el único proyecto en el que está inmerso el consistorio, que hace unas semanas licitó el proyecto Cinca Revive con el que se conseguirá la restauración del ecosistema fluvial del río Cinca y la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de Fraga continúa avanzando con la adjudicación de las dos primeras acciones y la licitación de otras cuatro. ■

El Periódico

### Cinca Medio

### El parque de la Azucarera luce hasta 240 joyas del motor en Monzón

Se trata de uno de los actos más multitudinarios de la comarca que comenzó con un desfile de los vehículos por la localidad

EL PERIÓDICO Huesca

La XVI Concentración de Vehículos Clásicos Ciudad de Monzón ha vuelto a confirmar que se trata de uno de los encuentros más multitudinarios de Aragón con 240 joyas del motor que han llenado el parque de la Azucarera y han hecho las delicias de los montisonenses y visitantes.

La jornada, organizada por el Monzón Classic Club con la colaboración de la IFM comenzó con el desfile de los vehículos ubicados en el parque de la Azucarera, que han sido tan admirados como fotografiados por cientos de espectadores congregados para la ocasión.

La batucada Samabalá ambientó toda la jornada hasta el momento de la entrega de trofeos y el recorrido de los coches por las calles de Monzón.



Claver y Sánchez, junto a los organizadores de la concentración.

Entre las joyas que se pudieron admirar vehículos como el Renault NN *Torpedo*, con 100 años de historia o el Rolls Royce de 1933, que en su caso llegó circulando desde Zaragoza. Este fue solo uno de los más llamativos del día. ■

### Sudokus

| 8 |   |   |   |   | 6 | 3 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   | 5 |   |   |   |
|   | 5 |   |   | 9 | 2 |   |   |
|   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |
|   |   | 9 | 7 |   | 4 |   |   |
|   |   |   | 8 | 4 |   | 7 |   |
|   | 1 |   |   |   | 9 | 5 |   |
| 9 |   | 4 |   |   |   | 1 |   |
|   |   | 2 |   | 3 |   |   |   |

|   | 9   |   | 3 | 1 |   | 5 |   | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |     | 8 |   |   |   | 1 |   |   |
| 2 | 0 0 | 3 |   |   |   | 8 |   |   |
|   |     |   |   |   | 8 |   |   | 9 |
|   | 6   |   |   |   |   |   |   | 3 |
|   | 4   |   | 5 |   | 6 |   | 2 |   |
|   | 3   |   |   | 2 |   |   | 9 |   |
|   |     |   |   | 7 |   |   |   | 1 |

|   |   |   |   |   | 1 |   |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Î |   | 9 |   |   |   |   | 5 |   |
| 8 | 4 |   |   | 5 |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   | 7 |   | 6 | 8 |
|   |   | 5 |   |   | 8 |   |   | 2 |
|   |   |   |   | 2 | 6 | 5 |   |   |
| 2 |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 8 |   |   | 3 |   | 2 |   |
|   | 7 |   |   |   | 5 |   |   | 3 |

| 9                 | Þ                       | 8                | 1               | 3                            | 6                          | 2                 | 1        | 9               |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 7                 | L                       | E                | 9               | Z                            | 9                          | *                 | 8        | 6               |
| L                 | 9                       | 6                | Z               | 8                            | r                          | 8                 | 1        | ε               |
| 6                 | L                       | 1                | 3               | Þ                            | 8                          | 9                 | 9        | 2               |
| 8                 | 2                       | Þ                | 9               | 9                            | 4                          | 6                 | 3        | 1               |
| 3                 | 9                       | 9                | 6               | L                            | Z                          | 8                 | Þ.       | 1               |
| ı                 | 8                       | 3                | L               | 6                            | 9                          | ε                 | 9        | P               |
| P                 | 6                       | 1                | 8               | 9                            | Ε                          | 1                 | Z        | 9               |
| r.                | 0                       | 0                | -               | 7                            | 1.5                        | 1                 | 6        | 0               |
| 30                | - 50                    | 146              |                 | Ac.                          |                            | A-1               | 100      | 1.00            |
| *                 | 0                       |                  |                 | -                            | 188                        |                   |          |                 |
| e se              | ller                    | ne               | las             | -                            | sill                       | as                | var      | das             |
|                   |                         | 16010            |                 | -                            |                            | W. S.             |          |                 |
| le                | los                     | re               | CU              | ca                           | 05                         | de                | 9        | (9              |
| je<br>u           | los<br>adr              | re<br>rad        | 05,             | ca<br>adi                    | ros<br>in c                | de                | 91       | c9<br>del       |
| le<br>u<br>a      | los<br>adr              | ad<br>sir        | 05,             | ca<br>adi                    | n c                        | de<br>ifra        | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| le<br>u<br>a<br>u | los<br>adr<br>I 9,      | ad<br>sir        | os,<br>n re     | ca<br>adi<br>co<br>epe<br>un | nos<br>etir                | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| ie u a nú ik      | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir<br>ero | os,<br>en<br>en | ca<br>adi<br>co<br>epe<br>un | nos<br>etir<br>ia r<br>ism | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| ie u a nú ik      | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir<br>ero | os,<br>en<br>en | ca<br>adi<br>co<br>epe<br>un | nos<br>etir<br>ia r<br>ism | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |

### Seis diferencias





Diferencias: I. El botón es más pequeño. 2. La pintura del rostro es distinta. 3. La ventana de la casa está más abajo. 4. La flor está movida. 5. El farol está movido. 6. Hay una linea en la acera.

### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Abúlicas. Manta mexicana de lana o algodón y de colores vivos.-2: Flojas, dejadas. Utensilio de mesa con dos o más púas usado para pinchar alimentos sólidos y comerlos.-3: Temprano, prematuro. Hinduista. Símbolo del bromo.-4: Ácido desoxirribonucleico. Guiñar. Deja sin efecto una norma.-5: En romanos, quinientos uno. Tierra sembrada de arroz. Padre superior.-6: Símbolo del oxígeno. Conturba, sobresalta. Ejecución repetida a petición del público de una obra musical. Loca.-7: Recién nacida. Persona o cosa temible por ocasionar grandes daños y gastos.-8: Pieza redonda, de tela o de punto, para cubrir y abrigar la cabeza. Nacido en Fenicia. Símbolo del carbono.-9: Utilice. Pasé de dentro afuera. Perro. Símbolo del cobalto.-10: En la antigua cirugía, liquido seroso de úlceras malígnas. Demoler, derribar.-11: Antilope africano. Mandatos, decretos. Instrumento musical de cuerda similar a la bandurria.-12: Símbolo del amperio. Inclinar o bajar una parte del cuerpo. Prenda femenina para ceñirse el cuerpo desde el pecho hasta las caderas, armada con ballenas.-13: Solicitaría. Regocijar.-14: Atalayadora. Confederara.-15: Hombre de mucha fuerza. Nacidas en Corea.

VERTICALES.-1: Rematado en dientes pequeños como de sierra. Andrajos.-2: Extravié. Ciudad de Rusia. Letra griega.-3: Así sea. Relativo a la viación. Prefijo que significa ganglio o glándula.-4: Movimiento convulsivo habitual. Ave rapaz diurna. Suntuosas, magnificas.-5: Movimientos que se hacen en tiempos de igual duración. Arma arrojadiza similar a una lanza pequeña y delgada, que se tira con la mano.-6: Maliciosa, reservada y de pocas palabras. Operación de sumar.-7: Campeón. Palo aguzado que los indios taínos usaban en la labranza. Inspirar amor súbitamente en alguien.-8: Símbolo del azufre. Atadao de mieses, hierba o cosas similares. Que profesa el teísmo. Símbolo del actinio.-9: Lanzaban, arrojaban. Fruto del moral o de la morera. Abreviatura de Oeste.-10: Abreviatura de seno. Relativos a la poesía apropiada para el canto. Hogar o fogón.-11: Va caminando. Poner algo fuera del lugar en que estaba encerrado o contenido. Vigile.-12: Junte, congregue o amontone. Estudio de las lenguas y culturas de China.-13: Abreviatura de anno domini. Situó o instaló en determinado espacio o lugar. Relatan.-14: Muy llena, abarrotada. Ocasionara.-15: Equivocada. Crías hembras de la oveja.

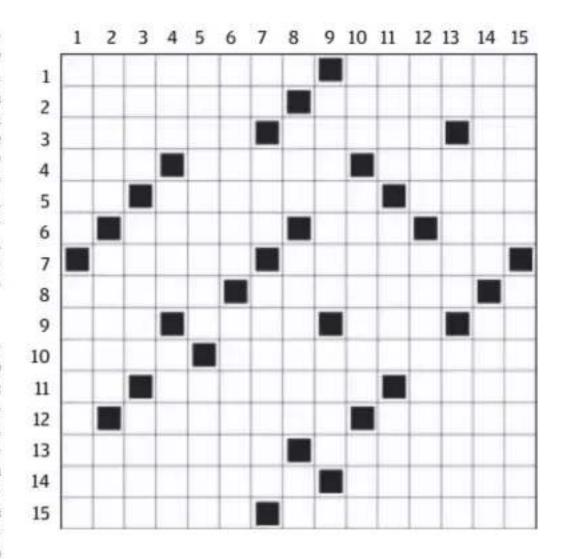

Solución sólo horizontales.-1: Apáticas, Sarape.-2: Remisas, Tenedor-3: Precoz, Hindú, Br.-4: ADM, Cucar, Anula.-5: Dl. Arrozal, Abad.-6: Ol. Azora, Bis, Ida.-7: Meona, Tarrasca.-8: Gorro. Fenicio. C.-9: Use, Sali, Can, Co.-10: Icor, Desmonan-11: Nu. Edictos, Laúd.-12: A. Agachar. Corsé.-13: Pediria. Alegrar.-14: Oteadora. Aliara.-15: Sansón. Coreanas.

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







### **Ajedrez**

### Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Ab7+, Dxb7; 2-De8+, Ra7; 3-Ad4+, Ra6; 4-Da4++

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Su desbordante personalidad puede
lievarle a complicarse la vida en el trabajo.

Practicar algún deporte le ayudaría a relajarse. A
nivel afectivo el día pasará sin pena ni gloria.

► Aunque en su trabajo deba llevar a cabo algo que le desagrade será un día muy positivo para usted. Si hoy recibe una invitación para una fiesta acéptela sin pensarlo ni un minuto.

■ Tenderá a eludir cuestiones que resulten complicadas de resolver, ya que su tono vital estará en horas bajas. En el seno familiar tendrá que ser paciente y aceptar cualquier crítica.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

Entre sus objetivos para su trabajo la proyección social será un tema preferente y la conseguirá. Si tiene hijos hoy le darán motivos de alegría. Intente satisfacer un capricho de su pareja.

No haga de un asunto de trabajo una cuestión personal y sepa aceptar con elegancia opiniones que difieran de las suyas. Muéstrese menos caprichoso en su entorno familiar.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

➤ Sea más ecuánime en el trato con socios o compañeros. En el terreno amistoso su personalidad resultará atractiva a los demás, pero preferirá la tranquilidad del hogar al bullicio.

► Buen dia para la reflexión y para sacar conclusiones sobre temas profesionales. Su tendencia a discutir por todo puede hacer un tanto difíciles sus relaciones afectivas y familiares.

► Los astros se le muestran muy favorables en todo aquello que se refiera a trabajo y dinero. Sin embargo, en su vida familiar el tema económico puede ser motivo de discordia.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

Mejorarán sus expectativas en el terreno
laboral, pero aún deberá esperar hasta
llegar a las cotas que desea. En el plano afectivo
habrá altibajos con predominio de lo positivo.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Su tendencia a la introversión será un rasgo dominante, tanto en su vida laboral como en la privada. Clima afectivo bueno, pero que podría ser mejor si fuera un poco más flexible.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Procure disciplinarse en su trabajo y frenar
un poco su vehemencia, ya que podría ser un
obstáculo en sus relaciones laborales. Ser sincero
con un amigo le ayudará en un tema familiar.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

Marcha favorable y con un ligero avance de su economía. El clima en su trabajo mejorará bastante. Le agradará recibir noticias de alguien de quien no sabía nada hace tiempo.

el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### **El tiempo**

### Mañana **Temperaturas sin cambios** Máxima Minima Intervalos nubosos en el Pirineo y en el Sistema Ibérico y Prevista en Prevista en en Aragón poco nuboso o despejado en el resto. En la divisoria del Zaragoza Zaragoza Pirineo, baja probabilidad de precipitaciones dispersas. En el sur de Teruel, intervalos nubosos de evolución diurna y baja probabilidad de chubascos ocasionales por la tarde. Jaca 8º/23º Benasque 60/240 **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.36 del Rey Zaragoza 20.26 Puesta Huesca Católico /~ Barbastro 11º/20° 12°/24° 10°/26° La Luna Salida 13.55 Sariñena 23.03 Puesta 13°/25° Monzón 11º/26º Nueva 3 de octubre Yesa Creciente Zaragoza 10 de septiembre Fraga 15°/24° Calatayud 15°/26° Llena 12°/25° 18 de septiembre Sotonera Menguante 25 de septiembre Daroca 11º/23º **Embalses** Mediano Alcañiz 14º/25° España, hoy Calamocha Montalbán 10°/23° mín, máx. El Grado 10°/24° m³/s el A Coruña 16 20 caudal del Alicante 22 26 Ebro ayer a Bilbao 14 22 su paso por 10 29 Cáceres Zaragoza Santa Ana Córdoba 16 33 **Teruel** Las Palmas 18 21 12º/27º 6 19 León 11 24 Logroño Mequinenza Madrid 15 28 Málaga 22 30 21 32 Murcia 12 20 Oviedo 9 24 Palencia 20 27 Palma 11 20 Pampiona San Sebastián 14 21 **Índice UV** 12 21 Santander 16 32 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo 18 31 Valencia en condiciones de cielo despejado 13 26 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Huesca Zaragoza **Teruel**

### Santoral

Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta de la Cruz) San Osvaldo de Maserfield San Fedlimino de Kilmor San Nateo de Achad

| De 9:30 a 9:30 del dia | siguiente: |
|------------------------|------------|
| VALDESPARTERA          |            |
| J. Sebastian Bach, 25  | 976663713  |
| san josé               |            |
| Miguel Servet, 10      | 976414607  |
| CENTRO                 |            |
| Predicadores, 24       | 976441482  |
| San Jorge, 9           | 976292184  |
| GRAN VÍA               |            |
| Tomás Bretón, 36       | 976552907  |
| Pº. de Sagasta, 8      | 976226203  |
| ARRABAL                |            |
| Villa de Plenas, 1-3   | 976529465  |
| DELICIAS               |            |
| Via Hispanidad, 136    | 976338069  |

**Farmacias** 

| CALATAYUD             |           |
|-----------------------|-----------|
| PL Primo de Rivera, 7 | 976881826 |
| CASETAS               |           |
| Ctra. Logroño, km. 18 | 976774537 |
| EJEA                  |           |
| Pº Constitución, 55   | 976664034 |
| LA ALMUNIA            |           |
| Castellán Amposta, 2  | 976812078 |
| TARAZONA              |           |
| Av. de la Paz, 3      | 976641034 |
| UTEBO                 |           |
| García Lorca, 3       | 976786494 |
| HUESCA                |           |
| Zaragoza, 16          | 974240102 |

| BAI                                               | RBASTRO                                               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Paseo o                                           | fel Coso, 34                                          | 974311731            |
| JAC                                               | A                                                     |                      |
| PL Cate                                           | dral, 7                                               | 974360247            |
| SAL                                               | BINÁNIGO                                              |                      |
| PL la Co                                          | institución, 1                                        | 974484370            |
| TER                                               | RUEL                                                  |                      |
| Aldo Ro                                           | si, 1 A                                               | 978609536            |
| Pl. Carlo                                         | os Castel, 13                                         | 978602606            |
| ALC                                               | CAÑIZ                                                 |                      |
| Avda. A                                           | ragón, 75                                             | 978830006            |
| Blasco,                                           | 19                                                    | 978831251            |
| ANI                                               | DORRA                                                 |                      |
| Aldo Ro<br>Pl. Carlo<br>ALC<br>Avda. A<br>Blasco, | osi, 1 A<br>os Castel, 13<br>CAÑIZ<br>ragón, 75<br>19 | 97860260<br>97883000 |

978880979

Avda. San Jorge, 36

### Cortes de agua

No hay previstos cortes de agua.

MANANA

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Vía de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

### La suerte

00/00/2024

5,92

3,00

ONCE

| CINCE         |       | 08/09/2024   |
|---------------|-------|--------------|
| 48.191        |       | Serie: 011   |
| El Gordo      |       | 08/09/2024   |
| 03-06-10-38-5 | 1     | Clave: 3     |
| AC            | ERTA  | NTES EUROS   |
| 5+1           | 1     | 6.072.239,81 |
| 5+0           | 1     | 157.720,73   |
| 4+1           | 15    | 1.911,77     |
| 4+0           | 155   | 215,84       |
| 3+1           | 893   | 42,82        |
| 3+0           | 7.297 | 17,03        |

Súper ONCE 08/09/2024

16.148

124.535

Sorteo 5

2+1

2+0

06-08-09-26-27-28-41-42-44-51-55-62-64-65-68-70-72-81-82-85

### Euro Jackpot

Sorteo 06/08/2024 07-11-27-42-45 Soles: 03-10

### Eurodreams

Sorteo 05/08/2024 08-19-24-31-32-40 S: 02

| Triplex  | 08/09/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 167        |
| Sorteo 2 | 017        |
| Sorteo 3 | 000        |

| Bono<br>05-06-1<br>ACERTA | 0-17-21-34 | 08/09/2024<br>C:43-R:7<br>EUROS |
|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 6                         | 0          | 0,00                            |
| 5+C                       | 2          | 58.233,50                       |
| 5                         | 69         | 843,96                          |
| 4                         | 3.984      | 21,93                           |
| 3                         | 73.487     | 4,00                            |

### Euromillones 06/08/2024

12-14-34-41-47

| El m | illón: GJG51670   | E: 03-04       |
|------|-------------------|----------------|
|      | <b>ACERTANTES</b> | S EUROS        |
| 5+2  | 1                 | 149.017.789,00 |
| 5+1  | 4                 | 257.427,94     |
| 5+0  | 7                 | 34.380,09      |
| 4+2  | 55                | 1.362,91       |
| 4+1  | 1.022             | 135,11         |
| 3+2  | 2.111             | 69,15          |
| 4+0  | 2.061             | 49,77          |
| 2+2  | 31.655            | 16,20          |
| 3+1  | 46.435            | 12,32          |
| 3+0  | 96.179            | 11,08          |
| 1+2  | 175.554           | 7,35           |
| 2+1  | 717.046           | 5,67           |
| 2+0  | 1.470.121         | 4,45           |

**La Primitiva** 07/08/2024 01-10-12-23-33-41 C:40 R:6 Joker: 0 445 498

|     | ACERTAN | NTES EUROS   |
|-----|---------|--------------|
| 6+R | 0       | 0,00         |
| 6   | 1       | 1.212.849,68 |
| 5+C | 5       | 39,335,67    |
| 5   | 161     | 2.239,61     |
| 4   | 9.947   | 52,73        |
| 3   | 192.494 | 8,00         |

### Lotería Nacional

07/08/2024

| Primer Premio            | 06.664       |
|--------------------------|--------------|
| Segundo Premio           | 81.848       |
| R:                       | 2-3-4        |
| RECOMIENDA COMPROBAR LOS | DATOS EN LAS |

PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

### Remodelación del organigrama

# El PSOE confía en mantener la conexión con la Moncloa tras los últimos cambios

El nombramiento de Rubio, de perfil técnico y sin carnet socialista, como jefe de Gabinete pone a prueba los vasos comunicantes entre partido y Gobierno

IVÁN GIL Madrid

En la Moncloa y en la dirección del PSOE se da por hecho que habrá cambios en el organigrama interno de Presidencia del Gobierno, en los segundos y terceros niveles de su estructura, tras el nombramiento de Diego Rubio como nuevo jefe de Gabinete. Un perfil sin carnet socialista y con «visión técnica y transversal», según lo definió Pedro Sánchez, que sustituye a un pata negra del PSOE, Óscar López, aupado como ministro para dar más carga política al Ejecutivo. Más allá de la remodelación que haga Rubio en la sala de máquinas monclovita, a quien se le presupone más énfasis en la meritocracia y las políticas públicas que en la táctica o la ligazón orgánica, la pregunta que surge es cómo afectará a la relación entre Ferraz y Moncloa. En la dirección socialista aseguran tajantes que no se romperán los «vasos comunicantes». «Eso no cambia», señalan como una máxima.

Uno de los principales engarces se escenifica en las reuniones de maitines en el Palacio de la Moncloa, y en ellas se sientan tanto el secretario de Organización, Santos Cerdán, como la número dos del partido y a la vez vicepresidenta



Diego Rubio (centro), jefe de Gabinete de Sánchez, a su llegada al comité federal del PSOE, el pasado sábado.

primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el equipo de Sánchez señalan que su propia figura es garantía de uniformidad para mantener una estrategia coordinada.

Sin embargo, en la última etapa de Iván Redondo como jefe de Gabinete, también independiente, se dejaron sentir los choques con Ferraz. El cambio se produjo, como ahora, cuando se acercaba el anterior proceso congresual. Con la llegada de Óscar López a la Moncloa en 2021, desembarcaron en la fontanería de la Moncloa una mayoría de perfiles de la cantera del partido y con pedigrí socialista. Entre ellos Antonio Hernando, sucesor natural de López.

### Preservar la coordinación

A la espera de conocerse el alcance de la remodelación en la estructura de Moncloa, en la dirección del partido socialista inciden en que «siempre» se preservará la coordinación.

Macarena Soto / Efe

Desde la última remodelación de la ejecutiva, aprobada en el marco de la convención política de A Coruña el pasado enero, son un total de 13 los ministros socialistas con carnet que forman parte de la ejecutiva. El doble de los que tenía y que se completó con secretarios de Estado para afianzar una estrategia de «unificación de las responsabilidades» orgánicas con las

de Gobierno. Una garantía más de que se conservará la fusión entre el partido y el Gobierno. Este proceso de fusión entre Moncloa y Ferraz se completó con la presencia en la ejecutiva de dos secretarios de Estado y un miembro del gabinete de Presidencia del Gobierno.

Aunque se esperan cambios profundos en la dirección del partido tras el congreso federal, se quiere mantener alejado el riesgo de disfunciones que desde una parte de Ferraz se achacó a la Moncloa en la etapa final de Redondo. En la idea de que partido y Gobierno sigan acompasados a todos los niveles sí hay un compromiso de continuidad.

Sobre Rubio recaerán en buena medida los movimientos de Sánchez y una agenda, con renovada mirada internacional, que tiene

### En la última etapa de Redondo en el Ejecutivo se dejaron sentir los choques con la formación

cuestiones operativas que diseñar a corto plazo como las próximas citas del Consejo Europeo o el G20 que se celebrará en noviembre en Brasil. De ahí que se esperen cambios rápidos, sin tener que esperar a un proceso más ordenado para no chocar con el congreso federal que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla.

El perfil académico y estudioso de políticas públicas del nuevo jefe de Gabinete, que ya puso en valor durante su etapa al frente de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País, enlaza con la renovación programática que el líder de los socialistas busca acometer en el congreso de Sevilla. Con un fuerte foco no solo en la compleja situación política nacional, sino en la coyuntura geopolítica.

### El perdón al 'procés'

# El TC dará mañana el primer paso para pronunciarse sobre la amnistía

Los magistrados decidirán en el pleno la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo

ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid

La tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía comenzará a rodar esta semana en el Tribunal Constitucional. El pleno que comienza mañana lleva en su orden del día la admisión a trámite de la primera cuestión de inconstitucional que tiene sobre la mesa: la cursada por el Tribunal Supremo en relación con el delito de desórdenes 
públicos por el que fueron condenados un par de jóvenes en Gerona 
durante las protestas contra la sentencia del procés.

Fuentes del alto tribunal señalan que, pese a la previsible admisión a trámite de las dudas planteadas por el alto tribunal esta semana y el ritmo de resolución impuesto por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, desde que asumió esa responsabilidad, no se espera que pueda haber una resolución sobre el fondo del asunto hasta dentro al menos de seis meses, lo que nos lleva en el mejor de los escenarios al segundo trimestre de 2025.

Mañana los que desde el viernes pasado vuelven a ser 12 magistrados del Constitucional admitirán a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y resolverán sobre la petición de abstención de Juan Carlos Campo, que desde que se incorporó al órgano de garantías se ha abstenido sin problema alguno de todos los asuntos que conoció en el Consejo de Ministros y de aquellos que afectan a su esposa, la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Ya se había apartado del recurso interpuesto por una asociación contra la ley de amnistía, cuando ni siquiera estaba en vigor, porque como ministro de Justicia alegó que la amnistía era «claramente inconstitucional» al informar sobre los indultos del expresidente de ERC Oriol Junqueras y los demás condenados por el procés.

La diferencia es que ahora su decisión de abstenerse debe ser validada por el resto de magistrados del Constitucional, entre los que ya está el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, que en contraposición no tiene intención alguna de apartarse del debate, pese al informe del órgano de gobierno de los jueces contrario a la medida de gracia.

Macías será, además, el ponente del recurso del PP, presentado el jueves pasado, cuando estaba a punto de cumplirse el plazo máximo de tres meses previsto para este tipo de impugnaciones. La admisión a trámite se resolverá en el pleno del próximo día 24. el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024 España | 17

### Acogida humanitaria

Canarias lleva más de un año esperando un acuerdo político que ponga orden en el reparto de los menores no acompañados que arriban a diario a sus playas. Reuniones,

llamadas y mensajes caen en saco roto, mientras 5.283 chavales esperan una solución política en centros de acogida totalmente colapsados.

# Crónica del fracaso migratorio

Canarias vive envuelta en una tormenta que no parece amainar desde hace 381 días: la emergencia humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Vulnerables y a menudo invisibles, estos niños y adolescentes, llegados en embarcaciones precarias desde África, son el epicentro de una negociación frustrada. La demanda de repartir la atención de la infancia migrante entre todas las comunidades autónomas no es nueva. Sin embargo, lo que empezó siendo una conversación entre administraciones ya se ha convertido en un grito de auxilio. Las autoridades canarias, desbordadas por el colapso de su red de acogida, han pedido una y otra vez el apoyo del Estado. El fracaso de las negociaciones evidencia una profunda fractura en el compromiso humanitario del país y los niños siguen aguardando una solución.

A finales de agosto de 2023, apenas un mes después de la toma de posesión del Ejecutivo de Fernando Clavijo, se empezaron a escuchar las primeras voces de alarma. Las previsiones sobre las llegadas eran muy preocupantes. En los primeros siete meses del año habían arribado 1.598 niños no acompañados y la red de acogida contaba con 2.300 menores. El 5 de octubre de 2023 el Gobierno canario anunciaba la declaración de emergencia migratoria.

### Mando único

El 8 de octubre, Canarias pidió por primera vez al Estado y al Rey la creación de un mando único, similar al que se puso en marcha durante la crisis de los cayucos de 2006, para abordar el problema de forma coordinada. No fue hasta finales de enero de 2024 cuando el Gobierno consideró necesario poner en marcha la Comisión Interministerial de Inmigración, coordinada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La primera vez que Canarias puso sobre la mesa la necesidad de impulsar una reforma legislativa para repartir a los menores por todo el territorio nacional fue el 11 de octubre, en el marco de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Una semana después, se firmó el Pacto Canario por la Mi-

ISABEL DURÂN Las Palmas de Gran Canaria



Llegada de un grupo de migrantes, entre ellos varios menores, al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.

gración, que fue respaldado por todos los grupos parlamentarios —excepto Vox— para exigir una solución al Estado y a la Unión Europea. Entre agosto y octubre, Canarias se vio obligada a abrir 18 nuevos dispositivos de acogida ante la llegada de una media de 100 niños al día. Entonces, el Gobierno isleño ya hablaba del fracaso de la solidaridad interterritorial y pedía mecanismos para la distribución obligatoria de los menores.

### Una olla a presión

Las islas se convirtieron en una olla a presión durante el último trimestre del año. Ante la inacción del Gobierno de España, Canarias decidió ponerse a trabajar en una solución jurídica que permita aliviar la sobreocupación de la red de acogida. En enero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantuvo un encuentro con Clavijo durante el que se le traslada por primera vez la «solución canaria» para una distribución vinculante

El Gobierno canario choca contra un muro cada vez que abre el debate de la llegada de pateras

En Madrid parece que olvidan que esto no va de cifras; es la vida de niños que pende de un hilo

de los menores. El Gobierno se comprometió a estudiar la propuesta y responder en tres meses. La situación era cada vez más grave, Canarias mantenía en su red de acogida a 5.500 niños y niñas. La propuesta incluía tres posibles soluciones y una era modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, a través de un decreto ley. Después de constantes reuniones, el 15 de marzo, Gobierno autonómico y Estado pactan la reforma de la ley de extranjería. El 22 de abril, Torres y Clavijo se reúnen para ultimar el acuerdo. Todo parecía ir viento en popa pero el Ejecutivo regional seguía insistiendo en la vía del decreto ley.

### Pero no...

La estrategia, según el PSOE, era que el presidente canario allanara el terreno con el PP, su socio de gobierno, para que la propuesta no llegara desde el Ejecutivo de Sánchez. Clavijo lideró la ronda de contactos con las fuerzas políticas del Congreso y todas, salvo Vox, aceptaron abordar la reforma e hicieron aportaciones. PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron el 15 de julio en el Congreso la proposición de ley, que se debatió el día 23 de julio. Pero nada cambió...

Después del batacazo en el Congreso, el presidente canario siguió insistiendo al Estado en la necesidad de aprobar la reforma por decreto ley, para poder iniciar los traslados de forma inmediata. Tres días después de la votación fallida, Clavijo convocó el Pacto Canario por la Inmigración, que volvió a respaldar al Ejecutivo canario para reclamar al Estado y al PP que negocien. A nivel nacional se desató una batalla política y el cruce de acusaciones era diario. Las posturas de populares y socialistas cada vez estaban más distanciadas y el interés por buscar acuerdos era nulo. Durante sus vacaciones en La Mareta, Sánchez aceptó mantener una reunión con el presidente canario, en la que Clavijo insistió en el decreto ley, pero Sánchez solo se comprometió a impulsar la negociación. Actualmente, los contactos entre las dos principales fuerzas políticas parecen seguir congelados.

### Reparto voluntario

El 11 de junio, apenas unas horas de que arrancara la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia en la que las comunidades autónomas iban a pactar un reparto voluntario de 400 menores, Torres anunció que Canarias y Estado habían llegado a un acuerdo sobre las derivaciones obligatorias. El ministro advino una nueva etapa de negociación con las fuerzas políticas. El gesto solo sirvió para poner palos en las ruedas y hacer saltar por los aires el acuerdo para el reparto solidario. Las comunidades acusaron al Gobierno de opacidad por negociar la reforma solo con Canarias. El 10 de julio, Tenerife acogió la siguiente cita de la sectorial, en la que finalmente se pactó la derivación de esos niños.

Canarias se plantó el lunes pasado y comunicó al Estado que no iba a tutelar a ningún menor más, pues considera que al cruzar la frontera están bajo tutela policial de forma provisional y, por tanto, no están en desamparo. La única reacción del Ejecutivo ha sido la cesión de dos espacios militares.

Canarias ha hecho todos los esfuerzos para tejer una solución. En Madrid olvidan que lo que está en juego no son solo cifras y acuerdos administrativos, sino las vidas de niños cuyo futuro parece colgar de un hilo cada vez más delgado.

### CRISIS POLÍTICA EN UN PAÍS DE LATINOAMÉRICA

# España entra de lleno en el conflicto venezolano con el asilo al líder opositor

González Urrutia, acusado de cinco delitos en su país, llega a Madrid como refugiado junto con su esposa • En la operación diplomática intervino Zapatero

MARIO SAAVEDRA MAY MARIÑO Madrid

La operación diplomática salió bien. La evolución política del movimiento es todavía una incógnita. Edmundo González Urrutia, el que para la oposición es el presidente electo de Venezuela tras haber ganado las elecciones, huyó desde la residencia del embajador español en Caracas hacia Madrid, donde encontró refugio como asilado político. Estará a salvo de la persecución del fiscal general de su país, afín al Gobierno de Nicolás Maduro, que le acusa de cinco delitos por haber publicado las actas que, afirma, demostrarían el tongo electoral.

González, de 75 años, no iba a aguantar las duras condiciones a las que se somete a los presos políticos venezolanos, en el temido Helicoide de Caracas o en la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, apuntan fuentes opositoras. Pidió ir a España, según confirmó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la red social X. «El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos», dijo el ministro.

González fue el candidato presidencial por la Plataforma de la Unidad Democrática, una coalición de partidos de distinta orientación política unidos por su antimadurismo y liderada por María Corina Machado, que fue inhabilitada antes de las elecciones.

### Avión militar español

El avión de la Fuerza Aérea Española F900 Dassault Falcon recogió a González pasadas las cuatro de la madrugada hora española en el aeropuerto Internacional de Las Américas, en Punta Caucedo (República Dominicana). Aterrizó en Madrid a las 15.50 horas de ayer.

Junto al líder opositor viajó también su esposa, Mercedes López. En el vuelo les acompañó el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, y en Madrid fueron recibidos por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, la aragonesa Susana Sumelzo.

González estuvo días aguardando en la residencia del embajador de



Carolina, la hija de Edmundo González, abandona la base aérea de Torrejón, ayer en Madrid.

Reacciones. Los partidos españoles

### El PP critica la acogida porque hace un favor a la «dictadura» de Maduro

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, criticó la decisión del Gobierno es-

M. Á. RODRÍGUEZ Madrid pañol de acoger al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Para el dirigente popular, el Ejecutivo de Pedro Sán-

chez le está haciendo un favor a la «dictadura» de Nicolás Maduro al ayudar al principal opositor a salir del país venezolano sin reconocer su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio.

«Sánchez y los oficios corruptos de ZP [en referencia al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero] deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura», publicó en la red social X, anteriormente Twitter. En este sentido, el PP lleva semanas exigiendo a Sánchez que reconozca la victoria de González Urrutia a la vista de las actas electorales que ha publicado la oposición.

Vox se sumó a esta crítica. El eurodiputado de ex-

trema derecha Hermann Tertsch acusó al Ejecutivo de actuar «para fortalecer a Maduro» desde las elecciones y ahora haber «logrado que se vaya al exilio el ganador de las elecciones y que se quede firme en el poder matando y torturando el perdedor, el usurpador, tirano y asesino».

Sumar, en cambio, pidió impulsar una «salida negociada» en Venezuela y rechazó reconocer la victoria de González. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz se alinearon con el ala socialista del Ejecutivo y reclamaron la «publicación plena y transparente de los resultados electorales» de los comicios del pasado 28 de julio. Además, recalcaron que es imprescindible que «impulsar un diálogo nacional para recuperar la institucionalidad democrática».

La prudencia de Sumar contrasta con la dureza mostrada por las dirigentes de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, denunció las «prisas» del Ejecutivo de Sánchez por dar asilo a la ultraderecha venezolana cuando no han roto las relaciones con Israel tras casi un año de guerra en Gaza. España en Venezuela, Ramón Santos, antes de poder abandonar Venezuela. De hecho, aseguran a este diario que, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía (hace seis días) que se abriera la legación española para acogerlo, González «ya estaba dentro». Otras fuentes diplomáticas hablan de hasta dos semanas escondido en la delegación. Antes, hasta el 5 de septiembre, se pasó cerca de un mes refugiado en la Embajada de los Países Bajos en el país, según informó el Gobierno holandés en un comunicado.

La oposición en el exilio en España está desolada. También agradecida. Algunos de los más destacados líderes prefirieron no hablar, para

Andrea Comas / AP

«El Gobierno está comprometido con los derechos políticos de los venezolanos», afirmó Albares

El político afín a Machado huyó desde la residencia del embajador español en Caracas

dejar que el protagonismo del día lo tuviera el que consideran su presidente electo.

«Es un final triste. No debería haber terminado así, era un deseo popular clarísimo que fuera nuestro presidente», opinó en conversación con este diario Leopoldo López Gil, exeurodiputado por el PP y padre del disidente Leopoldo López, también refugiado en España. «Desde el punto de vista diplomático, es un gran triunfo para España, porque han jugado un papel como mediadores ante una situación personal. Por lo demás, la posición de España ha sido la generalizada, un tanto blanda, sin reconocerlo como presidente».

El político venezolano apuntó sin mencionarlo, como muchos otros, a la tarea de mediación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. «El Gobierno de España tiene un interlocutor le facilitó información [ZP] y le dijo qué le podía esperar [a Edmundo]. Siempre ha tenido información del régimen», aseguró.

Zapatero, que estuvo presente como observador durante el proceso de los comicios del pasado 28 de julio, no se ha pronunciado aún sobre los resultados. Ni validando la presunta victoria clamada por Maduro y defendida por su tribunal superior ni sumándose a la comunidad internacional, que exige las actas y duda del resultado.

Jeampier Arguinzones/DPA

# La oposición teme que la represión va a continuar

Machado anuncia que se queda en el país y pide a la comunidad internacional que ayude a salir a los dirigentes en problemas

ABEL GILBERT Buenos Aires

La furtiva partida hacia España de Edmundo González parece poner fin a un capítulo de la larga y laberíntica crisis política venezolana que se había abierto el 28 de julio cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó la victoria en las urnas a Nicolás Maduro sin presentar ninguna acta que lo acreditara. La Plataforma de Unidad Democrática (PUD) cantó fraude y adjudicó el triunfo a su propio candidato, el exdiplomático que llegó ayer a Madrid en calidad de asilado político. Obtuvo el inmediato respaldo de Estados Unidos, la UE y casi toda la región. Los gobiernos progresistas de Brasil, Colombia, México y Chile, se abstuvieron de validar los resultados oficiales y pidieron pruebas que nunca llegaron. La oposición, bajo el liderazgo de María Corina Machado, ocupó las calles de Caracas y otras ciudades para acompañar las presiones internacionales. Sin embargo, esos empeños no lograron alterar la hoja de ruta que se había trazado de antemano el Palacio de Miraflores con la inestimable ayuda del CNE y el Supremo Tribunal de Justicia ve-

nezonalo. El madurismo se apoyó en su base social y la capacidad punitiva que deriva de la alianza estratégica entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, aquello que el propio Maduro llama «la unidad cívicomilitar-policial perfecta». Los llamamientos opositores a los uniformados para que fisuren ese bloque nunca fueron escuchados. Maduro tuvo también el apoyo inequívoco de China, Rusia, Turquía e Irán. Esas simpatías manifiestas dieron cuenta de que el conflicto venezolano superaba sus propias fronteras.

Cuando la Fiscalía General, al mando de Tarek William Saab, uno de los espadachines más punzantes del Palacio de Miraflores, decidió activar una orden de captura contra el candidato de la PUD por no presentarse a declarar en la causa abierta por presuntos delitos electorales, el madurismo no hizo más que activar la última fase de lo que Diosdado Cabello, flamante ministro del Interior y Jus-



Edmundo González el día de las elecciones.

«Corría peligro, el régimen no tiene escrúpulos», dijo la líder de la PUD sobre la huida de González

ticia, llamó «operación tun tun».

La onomatopeya («tun») resume el programa represivo que se activó la misma noche del 28 de julio y que provocó al menos 21 muertos y 2.000 detenidos que el Gobierno atribuye a la oposición. Érase un tradicional villancico venezolano que rezaba: «Tun tun, ¿quién es? ¡Gente de paz!». Pero el golpe contra la puerta que anunciaba una buena nueva se transformó en un autogolpe de Estado que Maduro justificó para evitar una conjura «fascista»

Saab dijo que con la partida de González Urrutia concluye una «mediocre obra» de carácter bufo. El fiscal no se privó de su propio paso de comedia al decir que fue «informado por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo» y, como si funcionara independientemente de Maduro, expresó un «respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo» al aceptar la salida del exdiplomático.

### Tiempos difíciles

La opositora Machado aseguró que permanecerá en Venezuela y al frente de la lucha. También pidió que la comunidad internacional ayude a salir del país a los dirigentes en problemas, un reconocimiento de que vienen tiempos difíciles. Ella justificó la petición de de asilo del abanderado de la PUD: «Corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo». ■

### Resaca electoral



Un colegio electoral en Dresde, el pasado 31 de agosto.

Las cuentas pendientes de la reunificación han alentado a los radicales de extrema derecha e izquierda y devaluado a los moderados en la antigua RDA.

### El este de Alemania, entre dos extremos

GEMMA CASADEVALL

Que el este alemán no es territorio propicio para el centrismo lo demuestra el mapa político de ciudades como Templin, en el land de Brandeburgo, donde creció su ciudadana más ilustre, Angela Merkel, la excancillera de la CDU. En las pasadas elecciones europeas, el partido más votado fue la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). En Brandeburgo se celebrarán elecciones regionales el próximo día 22 y se pronostica el primer puesto para la AfD, como ocurrió en Turingia.

«La volatilidad del voto es extrema en el este. Y se va, además, a los extremos», explica Hajo Funke, politólogo berlinés. La CDU dominó tras la caída del Muro, pero ahora Turingia, Sajonia y Brandeburgo se tiñen de azul, el color de la AfD, mientras crece el populismo izquierdista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

### DE KOHL AL POSCOMUNISMO.

Las primeras elecciones de la Alemania reunificada, en 1990, dieron la victoria a la CDU del entonces canciller Helmut Kohl. Se había materializado en tiempo récord la extinción de la comunista
República Democrática Alemana
(RDA) y la socialdemocracia occidental ocupaba el segundo lugar.
Pero no todo el mundo digería
bien la «reunificación exprés» de
Kohl y la extinción de la RDA. De
ese poscomunismo procede Wagenknecht.

Los «paisajes florecientes» que había prometido Kohl para el este eran páramos con un desempleo que doblaba al del oeste del país. La socialdemocracia se empequeñecía.

RUGE LA ULTRADERECHA. «La irrupción de la ultraderecha desbarató el mapa», resume Funke. La población de la RDA había pasado de una dictadura, la nazi, a la siguiente, la comunista, recuerda Matthias Quent, perteneciente a la generación más joven de politólogos del este. Pese a la inyección de inversiones y el lento proceso de equiparación de sueldos y jubilaciones con el oeste, se mantiene la percepción de que los del este son «ciudadanos de segunda».

LOS MEGÁFONOS DE PUTIN. Sa-

car conclusiones con la comparación en el este y el oeste no es correcto, según Quent. La AfD y Wagenknecht no solo prosperan en el este. Para Quent, la comparación debe establecerse entre niveles de educación y poder adquisitivo semejantes. Que la AfD haya sido en Turingia la fuerza más votada entre los electores de entre 18 y 24 años, obedece a que es la fuerza más activa en redes sociales. Su líder en Turingia, Björn Höcke, es omnipresente en Tiktok y X, seguido por Wagenknecht. A ambos extremismos, derechista e izquierdista, se les identifica como megáfonos de Vladímir Putin.

20 Internacional Eunes, 9 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### IRENE SAVIO

Roma

Christos Christou, cirujano griego y presidente internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF) desde 2019, a ratos se convierte en un torrente de palabras. Se apasiona y se indigna a la vez al desmenuzar lo ocurrido desde la firma de los Convenios de Ginebra, piedra angular contra la barbarie de las guerras, las leyes del derecho internacional humanitario (DIH) que acaban de cumplir 75 años. La situación ha empeorado incluso más en los últimos 25 años, desde 1999, cuando MSF, una de las organizaciones humanitarias más prestigiosas con presencia en más de 60 países, recibió el Premio Nobel de la Paz. «Incluso si miramos lo que ocurre en el Mediterráneo, se ve cómo el contexto en el que operan MSF y otras organizaciones se ha vuelto más hostil», afirma.

### Se cumplen estos dos aniversarios, pero todo parece más roto y asalvajado que nunca.

— Seré muy honesto. Hoy todos vemos el DIH como una silla rota que debemos arreglar. Es la mejor herramienta que tenemos, pero no es respetada. Ni los estados ni los grupos armados estatales lo respetan. En Ucrania, en Gaza, no ha habido respeto alguno. Pero mucho ha cambiado también desde que MSF recibió el Nobel de la Paz. Ahora apuntan a las organizaciones. Hay un ataque y una penalización de la propia ayuda humanitaria.

### Algunos dicen que la acción humanitaria está politizada.

— [En lo que se refiere a MSF], somos médicos y trabajadores del sector de la salud. Lo que nos guía es un espíritu de imparcialidad. Es nuestra fuerza. Pero, como médicos, por supuesto, también somos testigos de lo que nos cuentan nuestros pacientes, y queremos amplificar sus voces. Porque nuestro objetivo es aliviar su sufrimiento.

### — Cada vez más países europeos son acusados de violar el DIH para frenar los flujos migratorios, y nada pasa. ¿Es esta nuestra nueva realidad?

— Han pasado más de diez años desde la primera crisis de acogida en el Mediterráneo y lo que hemos visto, con acuerdos como los de Turquía y Libia, es el completo fracaso de estas políticas. Demasiadas personas siguen muriendo.

### — Un conflicto descorazonador es el israelí-palestino. ¿En su opinión, qué consecuencias a largo plazo habrá?

 Sanar los traumas físicos de muchas personas nos llevará muchísimo tiempo. Y esto hay que multiplicarlo varias veces más si hablamos



El cirujano Christos Christou, presidente de Médicos Sin Fronteras, en una clínica de Sudán del Sur.

### **CHRISTOS CHRISTOU**

El presidente internacional de Médicos Sin Fronteras denuncia que la ayuda humanitaria es hoy objeto de «ataque y penalización» por parte de los grupos armados y, también, de los estados, a pesar de la «imparcialidad» con la que defiende que trabajan los cooperantes y voluntarios.

# «Se están perdiendo los básicos del lenguaje humanitario»

de los traumas mentales. Pasarán generaciones y décadas antes de que podamos hablar de cualquier forma de normalidad en Gaza. También porque lo que nos dicen los números es solo la punta del iceberg y hay muchos más que están muriendo en sus casas porque no tienen la posibilidad de acudir a los hospitales. Se trata de gente que estámuriendo, por ejemplo, de cáncer o diabetes. Todos estos son asesinatos silenciosos y están ocurriendo

«Muchos mueren en casa en Gaza porque no pueden acudir a los hospitales. Son asesinatos silenciosos» ahora mismo mientras hablamos. Esto es lo que pienso como médico. Como ser humano y padre, estoy devastado por lo que veo, por esta pérdida total de los básicos del lenguaje humanitario.

### Médicos Sin Fronteras ha tenido que evacuar al menos 13 centros por orden de Israel.

 Sí, deberían protegernos y eso no es lo que está pasando. Consideramos que todos son culpables de esta situación. Siempre intentamos dialogar con todos donde sea que estemos. Así lo hernos hecho también con el Gobierno israelí, pero la colaboración sigue sin ser óptima.

### — Otro terrible conflicto es el de Ucrania. ¿Cuál está siendo vuestro mayor desafío allí?

— El acceso a los que necesitan de la ayuda humanitaria. Por un lado, porque algunas zonas cambian de manos de un día para otro. Por otro, por la difícil situación de seguridad también para los trabajadores humanitarios en toda la línea de frente.

### — ¿Tienen o han tenido acceso a zonas ocupadas por Rusia?

— Sí, a veces, pero no siempre. Es una lucha constante. Además, lo que nos preocupa ahora es una nueva escalada. Ya lo estamos viendo ahora, ha aumentado considerablemente el número de pacientes y de ambulancias [que se necesitan]. Lamentablemente, el sistema humanitario internacional está teniendo dificultades [en ayudar a la gente muy cerca de las líneas de contacto entre los bandos]. Creo incluso que se ha convertido en un caso de estudio.

### - ¿En qué sentido?

— Se está demostrando la importancia de la ayuda humanitaria imparcial e independiente. [En el conflicto ruso-ucraniano], hay muchas personas [locales] que están ayudando porque sus familias y conocidos están siendo afectados. Eso no es un problema. Pero debemos asegurarnos de que todos reciban esa ayuda y que no se excluya a unos u otros porque se los perciba como prorrusos o proucranianos.

### — ¿Qué piensa de la operación ucraniana en Kursk? ¿Hay población civil afectada allí?

— Sí, la hay. Hay desplazados internos, pero no tenemos información precisa. El peligro es que esa gente sea abandonada sin que nadie sepa ni se hable de ellos. Pero no solo me preocupa Kursk, me preocupan todos los sitios así.

### - ¿Han ofrecido ayuda a Rusia?

— Sí, pero no han aceptado de una manera que se puedan respetar nuestros principios. Aun así, otras misiones [de MSF en el país] se siguen manteniendo.

### — Una última pregunta, ¿cuál es la crisis o la guerra más olvidada en este momento?

— Muchas, pero empezaría con Haití. Allí se están cometiendo atrocidades todos los días; es una grandísima catástrofe humanitaria y eso está olvidado y desatendido. Luego, Sudán, donde no hay solución alguna, nada ha mejorado y se han producido masacres dirigidas contra grupos étnicos durante más de un año. ■

### Nueva etapa en el organismo supervisor

# Los retos de Escrivá en el Banco de España pondrán a prueba su independencia

Los cambios del gobernador en el organigrama y la orientación del servicio de estudios definirán su mandato • La valoración de los Presupuestos también medirá la imparcialidad del exministro

PABLO ALLENDESALAZAR Madrid

Lo que hasta el pasado julio casi nadie creía posible es hoy un hecho. Por primera vez en 45 años de democracia, un miembro del Gobierno pasa directamente a liderar el Banco de España: José Luis Escrivá es gobernador desde el pasado viernes, tras abandonar su despacho en el Ministerio para la Transición Digital, al que llegó después de ocupar el de la Seguridad Social entre 2020 y 2023.

El nuevo máximo responsable del banco central – una institución de marcado carácter presidencialista – tiene ante sí importantes retos. Pero sobre todos ellos pende su mayor desafío: demostrar si es capaz de ejercer el cargo con la debida autonomía o da la razón a quienes han criticado su casi inédito nombramiento por entender que no podrá ejercer sus funciones con independencia e imparcialidad frente al Ejecutivo del que procede.

La primera prueba de fuego del carácter que quiere imprimir a su mandato, de seis años no prorrogables, se verá en los cambios que pueda impulsar en el organigrama de la institución. En la alta dirección del Banco de España se reconoce preocupación. Cinco de sus seis directores generales fueron elevados a sus puestos en época del anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, y es habitual que los cambios en la cúpula conlleven relevos en esa línea ejecutiva. En cualquier caso, todas las miradas están puestas en si Escrivá decide o no cesar a Ángel Gavilán de la Dirección General de Economía y Estadística (el antiguamente llamado servicio de estudios, el más potente del país) para colocar al frente a una figura afín.

Se trata de una cuestión clave para testar sus planes. Uno de los mandatos legales del Banco de España es «asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes». Dichos documentos, muchas veces críticos con la política económica de los distintos Ejecutivos, han constituido tradicionalmente el principal motivo de roces entre la institución y ministros de todo sig-



El exministro de Transición Digital y nuevo gobernador del Banco de España, José Luís Escrivá.

no político. Precisamente, Escrivá ha atacado públicamente a varios de ellos en los últimos años. En 2022, por ejemplo, achacó «falta de sofisticación» a un estudio sobre las pensiones.

### Incómodos o complacientes

La duda, por tanto, es si impulsará un cambio que implique que los análisis del organismo pasen a ser más complacientes con el Gobierno o eviten los asuntos más controvertidos. En la institución, se reconoce que la figura del gobernador tiene una capacidad de influencia absoluta sobre la dirección general de Economía: puede encargar y orientar las conclusiones de sus estudios, que además se pueden modificar una vez elaborados y antes de publicarlos (al contrario, por ejemplo, de lo que sucede con los inalterables informes de la inspección de los bancos).

Todas las miradas están puestas en si Ángel Gavilán será cesado del área que elabora los informes

Si Escrivá quiere sustituir a directores generales, no le resultará
difícil. La decisión la debe tomar el
comité ejecutivo, formado por él
mismo, la nueva subgobernadora
(aún por desvelar y que el Gobierno
nombrará en solitario, tras romper
la tradición de pactarlo con el PP), y
los consejeros Soledad Núñez (elegida en su día por el PSOE y cuyo
mandato vence el 28 de septiembre, pero que el Ejecutivo puede renovar por seis años) y Fernando
Fernández (propuesto por el PP y
blindado por un mandato que no

vence hasta 2029). Le valdría incluso con que uno de ellos le apoye, ya que en caso de empate su voto vale doble.

Otro hito que examinará a Escrivá, en esta línea, es su previsible comparecencia en el Congreso para analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Gobierno ha asegurado que tiene la intención de llevar su proyecto de cuentas públicas al Congreso en las próximas semanas. Si finalmente lo hace, inmediatamente comenzarán las comparecencias en la comisión de Presupuestos de la Cámara baja y la tradición es que el primero en acudir sea el gobernador. El ya exministro, así, tendría que valorar el principal proyecto de ley que cada año deben presentar sus excompañeros del Ejecutivo.

Otra incertidumbre es qué papel tendrá la nueva subgobernadora. Al no ser en esta ocasión propuesta por el principal partido de la oposición, sino decidida por el Gobierno, se pone en duda que pueda ejercer de contrapeso interno a Escrivá. Además, ni la ley de autonomía del Banco de España de 1994 ni el régimen interno de la institución de 2000 le otorgan unas competencias muy concretas. Desde 2014, eso sí, tiene un asiento garantizado en el consejo del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE), con lo que en la última década los subgobernadores se han ocupado de tratar de garantizar la solidez de los bancos y la estabilidad financiera.

### Posibles subgobernadoras

Para el puesto han sonado la consejera Núñez (directora general del Tesoro en el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero), Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y Paula Conthe (secretaria general del Tesoro). Tampoco se descarta que el nuevo gobernador proponga al Gobierno el nombramiento de una alta funcionaria del Banco de España de su confianza, a la que pueda conocer de su lejana época en el organismo (estuvo en su servicio de estudios hasta 1993) o de su etapa como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (a la que se incorporaron varias economistas del banco central).

Escrivá, asimismo, tiene a su mano otras palancas para imprimir su sello en la actividad del Banco de España. Así, el primer plan estratégico de la institución (2020-2024) está a punto de vencer, y con él las prioridades analíticas y de investigación para el periodo. Además, debe decidir el diseño del informe anual, el documento en que el banco central expone los retos estructurales que observa en la economía española y que se suele publicar a finales de abril o principios de mayo. Junto a ello, tendrá que ocuparse de asuntos de cariz más interno, como elaborar los presupuestos y las cuentas anuales de la institución, decidir si sigue ampliando plantilla y cubrir los puestos de jefe de gabinete y director de comunicación, vacantes desde hace meses.

### Las vacaciones suponen un cambio en la rutina a todos los niveles, tanto que se ven afectadas también la alimentación y la actividad física. Y es que en verano son pocas las personas que continúan su rutina en el gimnasio o que se levantan temprano para salir a correr, y menos las que se resisten al poder de seducción de los helados, batidos, sorbetes o a una sangría bien fría. La excusa para excederse está servida: estamos de vacaciones y ello implica más comidas y cenas fuera, más paradas en el chiringuito de la playa para tomar un refresco y picar algo, y menos ganas, en general, de pensar en calorías.

Y aunque como dice el refrán «que me quiten lo bailao», lo cierto es que más de uno se arrepiente de no haberse frenado un poco a la hora de comer o, al menos, de no haber elegido mejor lo que se ha llevado a la boca. En enero se suman kilos de más por culpa de las comidas navideñas y en septiembre pasa un poco lo mismo. La vuelta al trabajo es para muchos también la vuelta al deporte y a la alimentación saludable. Eso sí, debe hacerse con control.

Lo mejor para reducir la inflamación provocada por los excesos en las vacaciones es optar por alimentos depurativos y organizar las comidas y los horarios de las mismas. La nutricionista Marisol Pérez, vocal del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia, recomienda para desinflamarnos «evitar los ultraprocesados y optar por comida natural elaborada por nosotros, primar los vegetales, beber más cantidad de agua y hacer un poco de actividad física».

### Encontrar el equilibrio

Para estar seguros de crear platos completos nutricionalmente «es necesario darle presencia a todos los grupos de alimentos», explica. Eso sí, la nutricionista recuerda que no es obligatorio que día a día aparezcan todos, sino «crear un equilibrio semanal», señala. «El día que tome pescado azul tendré más aporte de omega 3 que el día que no lo coma, y no está mal». Recuerda que las legumbres deberían estar presentes dos o más veces por semana y lo mismo pasa con el pescado azul. «Tampoco deben faltar los alimentos energéticos como las patatas, el arroz, la pasta, el pan, el mijo u otros cereales». Añade que no deben faltar tampoco las verduras y hortalizas, «lo que yo creo, más se echa de menos en los platos». En definitiva, para que un menú esté completo tendrá que componerse de una verdura, un hidrato y una proteína.

Restringir ciertos alimentos genera muchos problemas, asegura la experta. «Cuando uno

### Salud

Evitar los ultraprocesados, primar los vegetales, beber más y retomar el ejercicio es la fórmula para eliminar la inflamación provocada por los excesos. Descartar los hidratos de carbono no es la solución, ya que el azúcar en sangre es necesario para evitar la ansiedad.

# Los excesos del verano pasan factura en septiembre

ALBA PRADA Santiago



Verduras, frutas, hidratos de carbono y proteínas es la base de un menú completo.

quiere estar bien, busca mejorar su salud y que esto permanezca en el tiempo. Es muy difícil que una restricción pueda mantenerse, y si se hace será perjudicial para la salud y no estaremos cumpliendo nuestro objetivo de bienestar», indica. «Me encuentro mucha gente en consulta que decide prescindir de los hidratos de carbono para bajar de peso. Pero si hacemos eso, va a disminuir el nivel de azúcar en sangre y esto va a provocar ansiedad, por lo que tendré mayor apetencia

«Hay que atender las señales del cuerpo y ser conscientes de nuestro apetito y saciedad» por el dulce», asegura la experta. Marisol recuerda que además no tomar hidratos durante todo el día hace muy probable el consumirlos por la noche todos juntos.

### No hay que saltarse la cena

«Es una respuesta fisiológica porque nuestro cuerpo está diseñado para tener azúcar en sangre y cuando baja se activa el hambre y la ansiedad». La experta explica que «cuando cambiamos el aporte nutricional de lo que comemos, esto afecta al sistema de regulación hormonal del cuerpo, y es algo que no tenemos en cuenta. Por ello hacer una reducción drástica me va a perjudicar a nivel hormonal, en el estado anímico, en la energía...», enumera.

Aunque cada caso es distinto, la nutricionista no recomienda saltarse la cena como norma para bajar de peso o mantenerse. «Lo mejor es cenar al menos dos horas antes de irse a dormir y el tipo de cenas deben ser preparaciones sencillas y poco pesadas para que la digestión no se alargue. Deben componerse, una vez más, por algo de verduras, proteínas e hidratos», dice. Pérez recuerda también que es normal no cenar si se ha hecho una comida copiosa o una merienda potente. «Lo importante es estar atentos a las señales del cuerpo y ser conscientes de nuestro mecanismo de apetito y saciedad y movernos en el medio: ni tener mucha hambre ni estar muy lleno».

### Beber agua

En verano siempre apetece más beber, pero el resto del año también es fundamental hidratarse. De hecho, la especialista recuerda que se debe beber entre litro y medio o dos de agua al día «y siempre contando con que se toman como mínimo las tres piezas

### «Cuando tienes sensación de sed normalmente significa que ya hay una deshidratación»

de fruta al día recomendadas y medio kilo de verduras». Y es que hay que beber aunque no se tenga sed. «Una buena forma de incrementar la ingesta de agua es tomando un vaso en el desayuno e incorporando otro junto al café de media mañana», recomienda la nutricionista.

También aconseja llevar encima un termo de agua para ir bebiendo a lo largo del día. «Si te
cuesta beber agua siempre puedes llenarlo de infusiones calientes o frías, más dulces o más
amargas. Hoy en día hay opciones para todos los gustos». Recuerda que las personas que sudan mucho o hacen más actividad física, necesitan todavía beber más. «Cuando tienes sensación de sed normalmente significa que ya hay una deshidratación
y debemos anticiparnos».

Por último la especialista recalca la importancia de retomar la actividad física que hemos aparcado en verano, pero con cabeza. Lo recomendable, aconseja, es hacerlo poco a poco, sin grandes metas al principio. el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024 Sociedad | 23

### Salud mental

España es un país en el que cortar los lazos familiares está mal visto. Los expertos señalan que es común recibir en consulta hijos agobiados por progenitores muy controladores.

# Romper con los padres, un tabú social

ALBA PRADA Santiago

Que alguien rompa la relación con una amistad o una pareja se percibe como algo natural y no causa mayor revuelo. No sucede lo mismo, en cambio, cuando alguien comenta que no se habla con sus padres. Y es que España es un país en el que cortar los lazos familiares está mal visto porque culturalmente la familia es una unidad central que ampara a sus miembros a nivel emocional, pero también en el plano económico y social. Y es que romper con los progenitores puede resultar una decisión muy complicada y traumática, pero, a veces, se antoja la única salida cuando la relación es tan tóxica que se vuelve insostenible. No elegimos la familia en la que crecemos, pero la mayoría de hijos sienten que tienen una deuda con sus progenitores por haberles dado la vida, y alejarse de ellos implica sumergirse en un mar de culpabilidad.

El presidente de la Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia y psicólogo experto en intervención familiar, Roberto Antón, recibe con frecuencia en su consulta hijos cansados de lidiar con unos progenitores demasiado controladores que no permiten su desarrollo personal. «Hay padres que en vez de dejar a sus hijos volar y hacer sus vidas, ofrecen resistencia a causa de sus propios miedos y preocupaciones, y muchas veces por el temor a quedarse solos», explica. En estos casos, sostiene el experto, los hijos se ven en una encrucijada porque, por un lado, existe el deseo de crecer y tener su independencia, y por otro, hay culpabilidad por dejar sola a esa persona y temor a que lo pase mal. Esta situación genera en buena parte continuos conflictos que merman la relación paternofilial. «Lo veo incluso en adolescentes que quieren irse fuera a estudiar, pero los padres se disgustan porque están llenos de inseguridades que transmiten a sus propios hijos», apunta el experto.

Roberto Antón considera que cuando una relación familiar está en peligro, lo mejor es poner algo de distancia. «Me gusta usar la metáfora del ahogado. A veces en una relación pasa como cuando alguien se ahoga. Por pura supervivencia la persona que se está ahogando arrastra con ella al socorrista y este tiene que darle un golpe seco y apartarse para tranquilizarla y no ahogarse ambos. Con esto quiero decir que cuando existe un padre demasiado controlador lo mejor es dar un golpe y poner límites. Desde la distancia siempre se pueden manejar un poco mejor las relaciones y ello puede suponer una ruptura total o temporal», explica.

Y es que en las relaciones que restan, que crean miedos e inseguridades, lo mejor es poner tierra de por medio. «Hay padres que inintencionadamente le envían a sus hijos el mensaje de que no valen y no son suficientes y lo hacen por sus propios miedos», señala.

### Tirar de la ironía

El psicólogo recomienda en aquellos casos de hijos cansados de soportar mensajes de invalidación maternos o paternos, por un lado, poner límites y demostrar que son capaces de hacer su vida, y por otro, usar la ironía. «Si un padre o una madre te dice que no serás capaz de vivir solo y llegar a tiem-

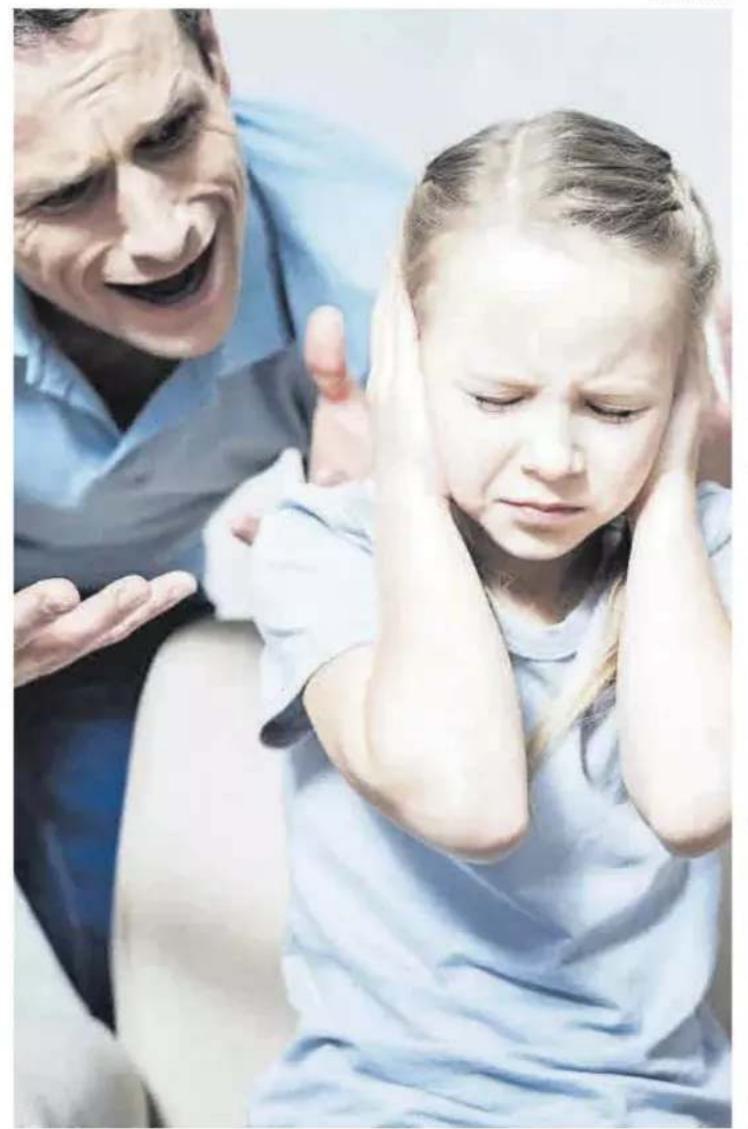

Un padre riñe a su hija.

Inés Hernand

# Casos mediáticos que visibilizan el conflicto

La humorista y presentadora Inés Hernand ha contado varias veces, con total naturalidad, que no mantiene ningún tipo de relación con sus padres desde hace varios años. «Aunque suene un poco frívolo, mi experiencia me dice que es lo más justo para ambos. Si no hay un entendimiento, si se intentan hacer aproximaciones y hay mucha bronca, si todo eso no se puede sortear... Me parece guay visibilizar que no porque te hayan parido tienes que tener una buena relación», argumentaba en *Planeta Calleja*. La madrileña de 32 años ha explicado que la falta de entendimiento con sus progenitores viene de la infancia porque ellos nunca le dedicaron demasiado tiempo al decidir priorizar sus carreras. «Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14. Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone», explicaba.

El Periódico

po a trabajar, siempre se puede tirar del humor para desmontar ese tipo de argumentos disparatados. Es un modo de establecer un límite de forma suave, sin enfados», comenta.

Se habla de generación de cristal en términos despectivos para referirse a la juventud como personas demasiado sensibles precisamente por ser criados por padres sobreprotectores. Lo que muchas veces no se dice es que son jóvenes dispuestos a curar sus heridas emocionales, empáticos y que otorgan gran importancia a su salud mental. Es por ello que el experto cree que son una generación que llega para romper tabús como este. «Tienen muy interiorizadas las emociones y la gestión de las mismas. Me sorprende muchas veces escuchar los análisis que hacen sobre sus relaciones con familiares o amigos. Observo que son mucho más analíticos que generaciones anteriores, que somos más torpes emocionalmente». Y es por ello que son dados a tomar las medidas necesarias para acabar con las relaciones tóxicas «porque se plantean muchas más co-

sas, por suerte», detalla.

En España somos mucho de juntarnos toda la familia y hacer comilonas. Por ello cuesta romper lazos con nuestros progenitores, pero también con hermanos o primos y, a veces, se trata de mantener la relación aunque no tenga sentido hacerlo. De hecho no hay mejor prueba que la lista de bodas, en la que de golpe muchas parejas se encuentran ante la tesitura de no saber si invitar a ese primo con el que apenas hablan o a aquel tío que jamás aguantaron... y todo para evitar enfados. «Cuando una relación nos hace daño, hay que reaccionar, ser un poco egoísta», termina diciendo el experto. Y es que priorizarse para salvaguardar la salud mental debería ser nuestra ley. ■

Camino de las Torres, 73 Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)



Tanatorio propio
Presupuestos telefónicos
Todas las compañías de seguros

### EL GRAN EVENTO MUSICAL DE ZARAGOZA

El festival, que se ha consolidado en el recinto de la Expo en solo tres años, volvió a funcionar como una máquina bien engrasada.

# Los momentos más destacados del Vive Latino

R. L. M. Zaragoza

El Vive Latino solo ha necesitado de tres ediciones para alcanzar la velocidad de crucero. El festival volvió a carburar este año como una máquina bien engrasada -apenas hubo filas en las barras y las de los baños no fueron excesivas – y empieza a dar la sensación de que tampoco necesita de grandes impulsos para seguir caminando. La respuesta del público fue más que positiva. Y eso que en esta edición el cartel no era tan llamativo o, al menos, no contaba con estrellas tan populares como el año pasado. La cita logró reunir entre los dos días a unas 40.000 personas, una cifra similar a la de 2023, cuando acarició el lleno técnico con 42.995 asistentes. En la primera edición se contabilizaron 33.800 espectadores.

Y es que el Vive Latino se ha convertido en una cita obligada para muchos zaragozanos, casi en una tradición antes de empezar el nuevo curso, lo que aporta al festival una masa social de incalculable valor. El recinto de la Expo también atrajo este año a a visitantes de fuera de la comunidad, pero la organización debe seguir sembrando con la mirada puesta en atraer a más gente de fuera de la ciudad (para ello, sin duda, se necesita de uno o varios artistas de nivel internacional).

El festival, además, cuenta con el apoyo sin fisuras del Ayuntamiento de Zaragoza (algo crucial), por lo que el futuro del festival parece más que garantizado. Así, la promesa de sus promotores de que el Vive había venido para quedarse comienza a tomar forma (el acuerdo inicial es por cinco ediciones). Por otra parte, esta tercera edición volvió a demostrar que el recinto de la Expo de Zaragoza es un espacio idóneo para acoger un evento de estas características. Sin duda, ese es uno de los aspectos más destacados por los asistentes:

la comodidad del recinto, que se ha reivindicado culturalmente gracias al festival.

1

Los conciertos más multitudinarios. Este año no había cabezas de cartel tan evidentes como en la segunda edición, en la que Juanes y Calamaro llenaron hasta los topes el escenario principal. Con todo, también se vivieron conciertos multitudinarios. Los grandes triunfadores en esta materia fueron Hombres G, que el viernes congregaron a miles de personas en el escenario grande. Bien es cierto que el público objetivo del festival jugaba a su favor, aunque también congregaron a gente bastante joven. Los Planetas demostraron que son un valor seguro en cualquier festival, mientras que Ilegales también reunieron a mucho público el sábado. Bomba Estéreo, que partía como uno de los grandes reclamos de esta edición, no logró llenar el viernes la explanada del Palacio de Congresos, si bien la hora no acompañó ya que bastante gente ya había abandonado el recinto. En el anfiteatro, Kiko Veneno protagonizó el concierto más multitudinario, mientras que Niños del Brasil hicieron lo propio en el escenario pequeño.

2

Las despedidas de Rayden y El Columpio Asesino. El festival se llenó de emoción con los conciertos de Rayden y El Columpio Asesino, que llevan meses protagonizado su gira de despedida de los escenarios. El rapero madrileño acabó visiblemente emocionado su actuación (la última que ofrecía en un festival). «El tiempo dirá si todo esto ha sido un error, pero que sepáis que, si esto ha sido así, ha sido el mejor de mis errores», subrayó antes de fundirse en un





abrazo con todo su equipo. El Columpio Asesino también ofreció en la Expo uno de sus últimos conciertos, pero los navarros no acabaron con lágrimas en los ojos.

3

La revolución de Trueno. Sin duda, el rapero argentino protagonizó uno de los mejores y más sorprendentes conciertos de esta tercera edición. Muchos esperaban su actuación, otros apenas habían oído hablar de él, pero todos acabaron con la boca abierta. Arropado por una gran banda instrumental, el de Buenos Aires ofreció una actuación llena de intensidad y un saber hacer impropio para un chaval de 22 años. Otra de las grandes sorpresas de esta edición llegó desde México. Kevin Kaarl demostró tener esa sensibilidad especial capaz de traspasar fronteras.

4

Kase.O y Sho-Hai con SFDK. El Vive Latino generó el año pasado más colaboraciones entre artistas. En esta edición cabe destacar la que protagonizaron los raperos zaragozanos Kase.O y Sho.Hai con el grupo sevillano SFDK. El primero interpretó Ringui Dingui junto a Zatuy Sho-Hai hizo las delicias del personal. Este año ya se habían subido juntos a un escenario, en el concierto del 30 aniversario de SFDK en Sevilla.

5

Un gran escaparate para los artistas aragoneses. El Vive Latino se ha convertido en un gran escaparate para la música creada en la comunidad. Esta tercera edición no fue una excepción. De entre los 38 artistas que componían el cartel, siete eran aragoneses o llevaban tiempo afincados en la región: Bachué, Chata Flores, Cuti Vericad,

### Fotos: Jaime Galindo







Elem, Niños del Brasil, Rada Mancy y Rosin de Palo. Los más emergentes aprovecharon la ocasión de tocar para público llegado de fuera de Aragón.



### Las actividades paralelas.

Además de la música, el festival ofreció otros alicientes. Una vida paralela que tuvo un gran recibimiento entre los asistentes y ofreció una experiencia completa. Así, se puedo probar comida de muchos países, conseguir la firma de algunos artistas y hasta hacerse tatuajes.

### A las 19.30 horas

Al amparo de la efeméride, el Ayuntamiento de Zaragoza ha creado dos ciclos de coloquios, Conversaciones en el Principal, que abre el productor, y Las artes plásticas en el Teatro Principal.

# Darío Regattieri inicia la celebración por el 225 aniversario del **Principal**

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Teatro Principal arranca hoy el programa de actividades por su 225 aniversario con el ciclo Conversaciones en el Principal, un espacio en el que el primer día protagonizará un coloquio el reconocido productor y CEO de Beon Entertainment, Darío Regattieri.

El protagonista de este primer pase del ciclo de debates, que tendrá lugar en el vestíbulo del teatro a las 19.30 horas con acceso gratuito, ha presentado a lo largo de todos estos años producciones como La historia interminable, El médico, Antoine, El tiempo entre costuras y Forever Van Gogh, que estará en el cartel hasta el 22 de septiembre.

Este espacio nace con la intención de acercar al público a reconocidos autores, actrices, directores o productores que han tenido una destacada presencia en el escenario. Por ello, en los próximos meses, también se podrá disfrutar y escuchar a Fernando Guillén Cuervo o Pepe Sacristán.

Agentes imprescindibles todos en el ámbito de la escena nacional que hayan tenido una destacada presencia en el escenario zaragozano y que ofrezcan un marco de promoción de la cultura a través de este intercambio de experiencias tan próximo y, por tanto, tan especialmente útil. La idea es que tenga una periodicidad mensual a distribuir entre septiembre de este año y diciembre de 2025 hasta ofrecer un total de doce o trece comparecencias.

### Las artes en el Principal

El Teatro Principal ha atesorado, además, a lo largo de su historia bicentenaria, un «valioso» patrimonio artístico, por lo que también se va a llevar a cabo el ciclo de conferencias Las artes plásticas en el Teatro Principal, con el que se va a aproximar al público a dicho patrimonio de la mano de especialistas.

La primera de estas citas supondrá el «traslado» de las cuatro alegorías del escultor Félix Burriel, destinadas en su día a decorar el coliseo zaragozano. «Estas alego-

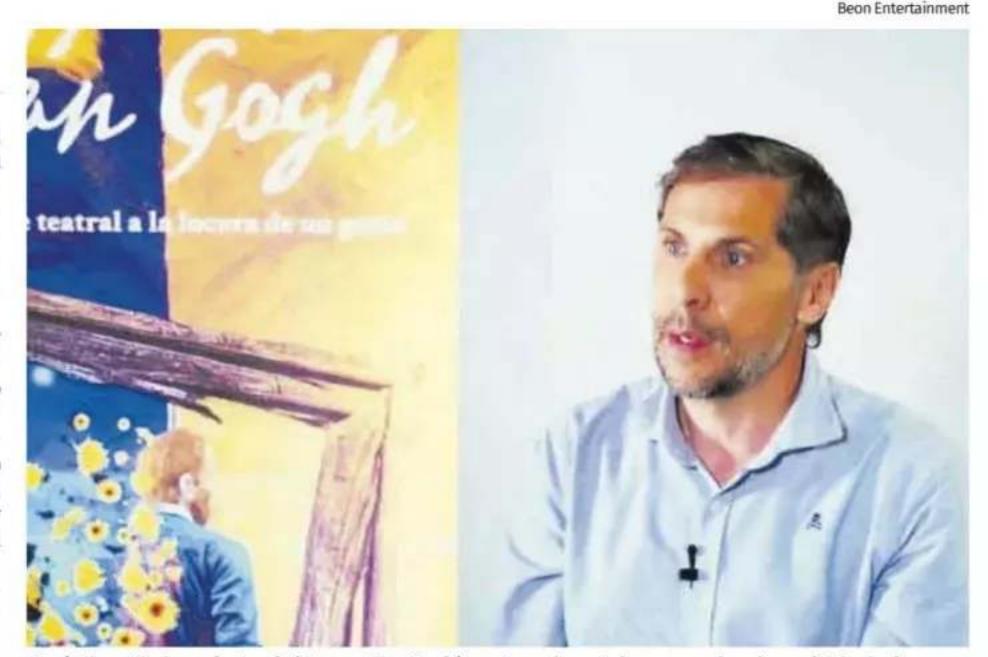

Darío Regattieri, productor de 'Forever Van Gogh', protagoniza este lunes un coloquio en el Principal.



José Sacristán también ofrecerá un encuentro con los espectadores.

rías -la Música, la Comedia, la Tragedia y la Danza- son cuatro piezas muy delicadas, firmadas entre 1936 y 1937, que nunca se han llegado a exponer en Zaragoza, pero felizmente muy bien conservadas en almacenes municipales», explican desde el teatro.

En este sentido, el 16 de septiembre a las 19.30 horas, el profesor en Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza José Ramón Morón Bueno ofrecerá una conferencia gratuita y de entrada libre sobre estas cuatro musas. Asimismo, a este conferenciante le seguirán en los próximos meses nombres como Amparo Martínez, Wilfredo Rincón, José Manuel Broto, Paco Rallo, Jorge Gay, José Antonio Aranaz o Concha Lomba.

El programa vendrá a ser un eficaz complemento a la oferta de las visitas guiadas, iniciativa de gran demanda cuando la programación artística lo permite, que ampliará su foco y crecerá en formato bajo la conducción de expertos en historia del arte, cuando no de los propios autores que firmaron en su momento alguna de las obras artísticas.

Precisamente, aprovechando el 225 aniversario, el Teatro Principal ha protagonizado este verano su particular metamorfosis.

El zaguán ha sido el primer espacio en cambiar de imagen. Una tercera parte de las baldosas estaban agrietadas y se han sustituido, mientras que el mármol de las paredes también se está puliendo.

También hay algunos cambios que no son tan visibles a simple vista, como por ejemplo la renovación al completo del equipo de sonido. El actual es del año 1991, en 2022 sufrió una avería y actualmente ya no existen recambios de ciertas piezas. Esto hacía que, dependiendo del espectáculo, las compañías tuvieran que traer su propio equipo.

Hasta ahora había solamente dos altavoces, uno a cada lado del escenario. Con la reforma se pretende incorporar en cada una de las plantas para que el sonido sea más amplio y sofisticado y pueda dar respuesta al 90% de los espectáculos, evitando que las compañías tengan que traer su material. El equipo de sonido todavía no se ha cambiado, ya que es una de las contratas que aún está en periodo de licitación (acaba el día 8 de agosto), pero se espera que para finales de año ya esté listo, o, por lo menos, suministrado.

26 | Cultura el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### León de Oro en Venecia

La premiada 'La habitación de al lado' está basada en la novela 'Cuál es tu tormento', una historia de viejas amistades que se vuelven a encontrar en los momentos anteriores al duelo.

# Sigrid Nunez, la escritora que encandiló al genio manchego

MARÍA GÁMEZ Madrid

La habitación de al lado, flamante ganadora del León de Oro de Venecia, es la última película de Almodóvar, y, con la publicación de su cartel a principios de agosto, se reveló un dato que no se conocía hasta el momento: está basada en una novela de la neoyorquina Sigrid Nunez. No es la primera vez que el director basa uno de sus títulos en una obra literaria: La piel que habito (2011), por ejemplo, recupera el argumento de Tarántula, de Thierry Jonquet. Carne trémula (1997) está inspirada en la novela homónima de Ruth Rendell. Lo que sí es primicia es la decisión de rodar la cinta integramente en inglés, algo que ha llevado a cabo entre Madrid y Nueva York. La película llegará a las salas españolas el 18 de octubre.

La sinopsis que han ofrecido desde El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, tiene mucho de Nunez. Describe la película como la historia de Martha, una madre imperfecta, y su hija rencorosa. Entre ellas, una novelista enferma de cáncer terminal: Ingrid, interpretada por Julianne Moore. Martha, encarnada por Tilda Swinton, es reportera de guerra, y conoció a Ingrid cuando ambas trabajaban para una revista. Fue entonces cuando se hicieron amigas, pero el rumbo que tomaron sus profesiones fue tan distinto que, al final, acabaron por distanciarse. La película es un reencuentro que habla de la «crueldad de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad», pero también de la muerte, de la amistad y del placer sexual como las mejores armas para luchar contra el horror.

### Coincidencias inocuas

El tono confesional que impregna Cuál es tu tormento puede llevar a equívocos, y es ahí donde reside la fuerza de su escritura: no existen coincidencias respecto a la vida de la autora más allá de la edad y la profesión que comparte con una de las protagonistas. Nunez nació



Tilda Swinton (izquierda) y Julianne Moore, en un fotograma de la película 'La habitación de al lado'.

en la Nueva York de los 50, y ha sido reconocida tanto por sus ensavos como por sus novelas. Tam-

bién ha colaborado con medios estadounidenses como el The New York Times o Harper's. Además, escribió las memorias de su mayor referente y madre de uno de sus novios, Susan Sontag. Una vida dedicada, de una manera u otra, a la escritura.

Cuando

guien dice que una novela trata sobre la relación entre dos amigas, una de las cuales se está muriendo, las expectativas se fijan de manera casi automática: crudeza, dolor, angustia, nostalgia y tristeza son las palabras que vienen a la cabeza. Quizás también se espera alguna reflexión sobre el

paso del tiempo y pá-

al-

ginas que intentan encontrarle un sentido a la muerte. Al abrir Cuál es

tu tormento (What Are You Going Through), publicada en España por Anagrama, el horizonte de expec-

> tativas se rompe: no es de esperar el toque cómico que, a ratos, impregna una narración de tal crudeza. La

nez, directay a la vez sutil, poco decorada y en ocasiones irónica, hace ver que se está ante otra cosa. «No comencé a escribir pensando en tratar el proceso del envejecimiento y la muerte, o el suicidio, pero cuando te

haces mayor es natural que te preocupes más por estas cuestiones», dijo la escritora de 73 años en una entrevista para Vogue.

Las dos amigas están en el centro de la historia durante toda la

anécdotas de cuando eran niñas y ríen mientras, sin darse cuenta,

van aceptando la muerte. «Yo lo he intentado. He escrito una palabra tras otra. Sabiendo que cada una de las palabras podría haber sido distinta. Como la vida de mi amiga, como cualquier vida, podría haber sido distinta. Yo lo he intentado. Qué importa si he fracasado», escribe Nunez en un libro que es una mezcla de novela, diario ficticio y ensayo, y que no está muy lejos de El amigo (Anagrama), la obra en la que se narra cómo un perro heredado ayuda en su duelo a una escritora solitaria y que le valió el National Book Award en 2018.

### Un duelo por llegar

La diferencia es que en Cuál es tu tormento no hay con quien compartir un duelo que todavía no ha llegado. Mucho menos hay esperanza. La política estadounidense y el cambio climático son el telón de fondo de las historias. El hilo central es Ingrid, que observa la recién aparecida felicidad de su marido mientras cuenta los días para despojarse de ella y volver a ser libre, pero está rodeada de las historias de otras mujeres: una hija que culpa a su madre por no haberle presentado a su padre; una madre que no se siente culpable; una anciana que cree que Hillary Clinton trabaja para el demonio y una niña a la que llaman Winnie The Poop (Winnie La Caca). Unas potenciales chicas Almodóvar.

### Talento aragonés

La zaragozana Marina Badía, seleccionada por partida doble en Sitges

E.P. Zaragoza

El Deseo

La zaragozana Marina Badía ha sido seleccionada por partida doble para el próximo Festival de Cine de Sitges que tendrá lugar en octubre, para su Residencia Fantástica WomanInFan 2024 y como ganadora de la convocatoria Corto-Teaser, un hecho sin precedentes en este festival del fantástico.

«El Festival de Cine de Sitges ha sido siempre un referente para mí, así que poder asistir este año con mi último proyecto es algo que me hace muchísima ilusión», destaca la prometedora autora que compartirá la Residencia Fantástica WomanInFan 2024 junto a Day García y Arianne Hinz. Además, Badía ha resultado ganadora de la convocatoria Corto-Teaser del mismo y prestigioso certamen. «Haber ganado esta convocatoria me va a permitir producir el trailer de mi primera película», destaca.

El proyecto cinematográfico de Marina Badía se titula Cordero de mí. «Es una película que combina elementos de thriller psicológico con toques de fantasía. En la cinta, Juan, un solitario pastor de un pequeño pueblo de Lleida, vive tranquilamente hasta que conoce a Elisa, una panadera recién llegada al pueblo. Lo que empieza como una amistad inocente, se complica poco a poco según vamos conociendo el pasado de Juan», declara la directora.

«En 2020 descubrí la iniciativa Compartiendo soledad, en la que pastores voluntarios recibían llamadas para ayudar a la gente a combatir su soledad. Esto me hizo reflexionar sobre la figura del pastory la vida en entomos rurales. Porque Cordero de mí es una mirada al aislamiento y la soledad de las personas mayores que viven apartadas de la sociedad, y cómo la necesidad de conexión humana puede llevar a situaciones inesperadas», pone en valor Badía. A la cineasta le gusta el cine español «que explora temas íntimos y universales desde una mirada muy personal. Películas que se centran en las emociones humanas, que muestran territorios y realidades que muchas veces no tienen tanta visibilidad».

Ralph Small prosa de Nu-

La escritora Sigrid Nunez. Debajo, la portada de 'Cuál es tu tormento', libro editado por Anagrama.

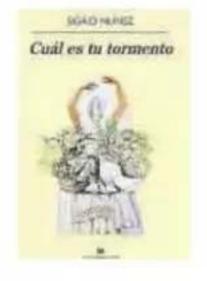

novela: leen, ven películas, hablan de sus relaciones, cuentan el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024 Publicidad 27

Gourmet



el Periódico



Conoce la magia de Andalucía a través de sus vinos tintos.

### Viñedo a 1200m de altura en Granada

Piedras Blancas Garnacha 2019

DOP Granada

Garnacha

### Desde Alemania a la Serranía de Ronda

Finca Sanguijuela 2016

DO Sierras de Málaga-Serranía de Ronda Tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

### Tintilla de Rota de suelos de albariza

Quadis 2022

Vino de la Tierra de Cádiz Syrah, cabernet sauvignon y tintilla de Rota



### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes

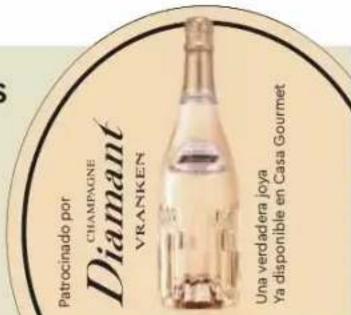









### LA 4ª JORNADA DE SEGUNDA

# Súper Mario se pasa el juego

Un doblete de Soberón y un postrero gol de Francho devuelven el liderato a un hambriento Zaragoza que gestionó con brillantez desde el banquillo su superioridad numérica durante casi toda la segunda parte



### Real Zaragoza-Elche

REAL ZARAGOZA: Poussin; Calero, Vital, Lluís López, Tasende; Bermejo (Francho, m.66), Keidi Bare (Adu Ares, m.74), Marc Aguado (Moya, m.57), Liso; Soberón (Luna, m.74) y Marí (IAzón, m.66).

ELCHE: Dituro; Alvaro Núñez (Affengruber, m.63), Diaby (Rashani, m.80), Barzic (Mario Gaspar, m.63), Salinas; Oscar Plano, Gerard Hernández (John Donald, m.63), Nico Castro; Josan, Agustín Alvarez (Sory Kaba, m.72) y Nico Fernández.

GOLES: 1-0. M.37. Soberón; 2-0. M.69. Soberón; 3-0. M.84. Francho.

ÁRBITRO: Ávalos Barrera (comité catalán). Expulsó con roja directa a Oscar Plano, del Elche (m.54). Amonestó al entrenador local, Victor Fernández, y al visitante, Eder Sarabia. También a los jugadores Soberón, por el Real Zaragoza, y Álvaro, Josan, Nico y Sory Kaba, del Elche.

INCIDENCIAS: 21.024 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados zaragocistas fallecidos el último año y del exjugador Cándido Gómez (Candi)



Abran paso al líder. Concedan galones a un Real Zaragoza práctico cuando debe y brillante cuando puede que vuelve a lo más alto de la clasificación merced a una goleada que se quedó corta ante un Elche que aguantó casi una hora, hasta que duró la igualdad numérica en el terreno de juego. Cuando Óscar Plano vio la roja como consecuencia de una dura e innecesaria entrada a Tasende, todo acabó para los alicantinos y empezó la fiesta de un Zaragoza que marcó tres pero que pudo hacer varios más. La Romareda ha perdido el Sur pero ha recuperado el norte. Porque su equipo le otorga motivos para soñar. Y no hay nada que desee más que eso.

Fue Soberón, un futbolista ma-



Soberón celebra el tanto que abría el marcador y ponía por delante al Zaragoza poco antes del descanso.

yúsculo que entiende el espacio como pocos, el artífice principal de una victoria que abrochó con dos golazos. El primero, de listo, y el segundo, de delantero de los buenos. Cuatro lleva ya el cántabro en otros tantos partidos. Y lo que te rondaré.

El 4-2-3-1 de Víctor apenas incluía un par de cambios respecto al once en Miranda. Había dejado entrever el técnico que Bermejo recuperaría la titularidad en la derecha que perdió en Anduva. Lo que no era tan probable es que fuera Marí el sustituto del internacional Bazdar, lo que revela que, para el preparador aragonés, Azón tiene mucho más valor saliendo desde el banquillo.

El Elche, edificado sobre el habitual 4-3-3 de Sarabia, se plantó en La Romareda con buen aspecto. Con Nico creando problemas desde la izquierda y Josan echando una mano atrás para que Núñez ayudase a los centrales a taponar pasillos interiores, los visitantes no sufrían demasiado para zafarse de la presión alta planeada por Víctor, que no tardaría en ordenar el acoso inmediato a Diaby, que viviría una pesadilla.

Con Álvarez pendiente de Marc, el Zaragoza tiraba de los centrales para dar salida a un balón que pocas veces encontró vías hábiles. Solo a través de una falta lateral que ni Liso ni Tasende acertaron a rematar limpiamente se acercó el

Desde que Óscar Plano vio la roja por un grave error de cálculo, el partido fue del Zaragoza, que se lo pasó en grande Zaragoza a las inmediaciones de Dituro en una primera media hora de tanteo marcada por las erráticas decisiones de Ávalos Barrera.

A esas alturas, parecía claro que el partido se decidiría por esos detalles que se convierten en determinantes en una categoría que castiga con dureza el error. Y fue el Elche el que lo cometió. En concreto, su portero, que despejó mal un disparo sin aparente veneno de Marí para dejar el balón en la bota derecha de Soberón, que, con clase y temple, burló al meta rival antes de mandar al esférico a la red de ese Fondo Sur sin gente pero con alma. La Romareda festejó el tanto a lo grande, consciente de que el Zaragoza ya había hecho lo más difícil.

Pero el Elche reaccionó y cerca estuvo de empatar con un tiro cruzado de Josan, que gestionó bien un gran envío de Nico, que, justo antes del intermedio, se toparía con el rigor de Poussin, al que el Elche solo exigió desde lejos.

El comienzo del segundo periodo fue clave para el devenir de la contienda. El Zaragoza amenazó un par de veces con dos robos casi consecutivos que Bermejo y Liso estuvieron cerca de convertir en el segundo tanto. Al canterano, incluso, se le anuló un disparo al larguero por fuera de juego justo antes de que el ímpetu mal calculado de Óscar Plano obligara a Ávalos Barrera a mandar a la calle al jugador del Elche y al garete las esperanzas de su equipo. Porque, a partir de entonces, solo existió el Zaragoza, que se lo pasó en gran-

Pero, para ello, fue vital la gestión de Víctor desde el banquillo. Nada más ver la roja en la mano del árbitro, el técnico llamó a Moya en busca de balón y control. Sarabia

### **LaLiga Hypermotion**

### Partidos

| Cartagena-Levante   | 0-    |
|---------------------|-------|
| Córdoba-Málaga      | 0-(   |
| Eldense-Almeria     | 1-(   |
| Ferrol-Mirandés     | 0-(   |
| Granada-Deportivo   |       |
| Huesca-Burgos       | 0-    |
| Real Zaragoza-Elche |       |
| Sporting-Oviedo     |       |
| Tenerife-Racing     | 0-    |
| Castellón-Cádiz     | 21.00 |
| Albacoto-Eibar      | 21.00 |

|     |              |      | PT | J | G  | E | P  | GF | GC |
|-----|--------------|------|----|---|----|---|----|----|----|
| 1.  | Real Zaragoz | Z3 A | 10 | 4 | 3  | 1 | 0  | 9  | _1 |
| 2   | Huesca       | A    | 9  | 4 | 3  | 0 | 1  | 6  | 3  |
| 3.  | Racing       |      | 8  | 4 | 2  | 2 | 0  | 8  | 5  |
| 4.  | Levante      | -    | 8  | 4 | 2  | 2 | 0  | 6  | 4  |
| 5.  | Burgos       |      | 7  | 4 | 2  | 1 | 1  | 6  | 5  |
| 6.  | Eldense      |      | 7  | 4 | 2  | 1 | -1 | 4  | 3  |
| 7.  | Málaga.      |      | 6  | 4 | 1  | 3 | 0  | 5  | 4  |
| 8.  | Albacete     |      | 6  | 3 | 2  | 0 | 1  | 4  | 3  |
| 9.  | Mirandés     |      | 6  | 4 | 1  | 3 | 0  | 2  | 1  |
| 10. | Eibar        |      | 5  | 3 | 1  | 2 | 0  | 5  | 4  |
| 11. | Sporting     |      | 5  | 4 | -1 | 2 | 1  | 5  | 4  |
| 12. | Almeria      |      | 5  | 4 | 1  | 2 | 1  | 4  | 4  |
| 13. | Castellón    |      | 4  | 3 | 1  | 1 | 1  | 2  | 1  |
| 14. | Deportivo    |      | 4  | 4 | 1  | 1 | 2  | 3  | 4  |
| 15. | Granada      |      | 4  | 4 | 1  | 1 | 2  | 4  | 6  |
| 16. | Oviedo       |      | 4  | 4 | 1. | 1 | 2  | 3  | 6  |
| 17. | Cartagena    |      | 3  | 4 | 1  | 0 | 3  | 4  | 7  |
| 18  | Elche        |      | 3  | 4 | 1  | 0 | 3  | 3  | 6  |
| 19. | Ferrol       |      | 2  | 4 | 0  | 2 | 2  | 2  | 4  |
| 20  | .Córdoba     | V    | 2  | 4 | 0  | 2 | 2  | 3  | 6  |
| 21. | Câdiz        |      | 2  | 3 | 0  | 2 | 1  | 3  | 7  |
| 22  | Tenerife     | -    | 1  | 4 | 0  | 1 | 3  | 3  | 6  |

### Próxima jornada

| Córdoba-Deportivo     | Vie, 20.30 |
|-----------------------|------------|
| Levante-Eldense       | Sáb, 16.15 |
| Eibar-Tenerife        | Sáb, 16.15 |
| Racing-Sporting       | Sáb, 18.30 |
| Málaga- <b>Huesca</b> | Sáb, 18.30 |
| Mirandés-Albacete     | Dom, 14.00 |
| Oviedo-Cartagena      | Dom, 16.15 |
| Burgos-Real Zaragoza  | Dom, 18.30 |
| Cádiz-Ferrol          | Dom, 18.30 |
| Elche-Granada         | Dom, 21.00 |
| Almeria-Castellon     | Lun 2030   |

replicó con un triple cambio al que Víctor correspondió con otro movimiento clave: la entrada de Francho en escena para juntar tres mediocentros y aumentar la dosis de piernas y energía en una medular en la que, sin embargo, Keidi Bare, con problemas físicos, no duraría mucho más. Para entonces, eso sí, el Zaragoza ya había liquidado a su presa a través de un golazo para enmarcar de Soberón, que cabeceó en plancha el enésimo centro medido de Calero para desatar la algarabía en el estadio.

A partir de ahí, la fiesta. Por si acaso, Víctor volvió a cambiar de dibujo para acabar de abrochar un triunfo que cerró Francho con otro tanto de museo. El canterano mandó correr a Liso, que le devolvería el balón con un lazo para que el zorro mandase un zurdazo a la escuadra. Azón tiró al palo y Adu lo rozó. Primero, el Zaragoza.

### Mirador

Al brasileño le preguntaron cuál era la clave en un mano a mano: «Calmarte», respondió. Eso hizo Soberón en el 1-0

# El instinto asesino de Soberón y la receta infalible de Ronaldo Nazário

Si no ha sido el mejor delantero de la historia, cerca lo ha estado.
Cuando a Ronaldo Nazário le preguntaron cuáles son las claves para resolver con acierto un mano a mano respondió con el mismo sosiego con el que los convertía en gol: «Cuando estás delante del portero, todo lo que tienes que hacer es calmarte. Sólo basta con hacer un movimiento con tu cuerpo y el guardameta se va a caer. Es muy fácil».

Fácil no es. En realidad es el arte más difícil del fútbol: hacer gol con esa naturalidad. Corría el minuto 36 del partido entre el Real Zaragoza y el Elche en La Romareda, el primero sin la grada del Gol Sur y el estreno en casa de esta Liga, cuando Bermejo robó un balón enfrente del banquillo de Eder Sarabia. El equipo dio una buena continuidad a la acción, que acabó en un disparo de Alberto Marí desde la frontal del área. Dituro no blocó el balón y lo dejó suelto y sin dueño.

Por allí, en el lugar exacto y en el momento adecuado, pasaba Mario Soberón, que hizo justamente lo que decía Ronaldo. No se puso nervioso, recogió la pelota con calma, amagó con el cuerpo, el arquero se fue al suelo



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

y definió con toda la paz del mundo a portería vacía. Fue el 1o para el Real Zaragoza y el tanto que abrió el camino de la victoria, la tercera en cuatro partidos y el pasaporte para el liderato, al final con goleada y otros dos tantos bellísimos.

Hay partidos en los que lo más saludable es ir directamente a por ellos y otros en los que lo más inteligente es esperar a que vengan hasta ti. El de este domingo en La Romareda pertenecía a este segundo grupo. Como cualquier obra de Eder Sarabia, el Elche es un equipo que manosea mucho la pelota, incluso hasta el abuso. No la rifa y arriesga en el pase desde el inicio de la jugada con el portero, con el peligro que ello conlleva

cuanto más lejos de la cúspide de la pirámide de este deporte te encuentras.

En la primera mitad, el conjunto alicantino había dominado la escena y tuvo el control visual del encuentro, especialmente desde el punto de vista
técnico. Eso sí, su fútbol de riesgo dejó varias puertas abiertas
por las que el Real Zaragoza
aguardaba bien puesto, esperando clavar el colmillo (es muy
destacable la solidez colectiva
del equipo en estas cuatro jornadas, donde sólo ha sufrido
realmente al inicio del choque
en Cartagena).

El de la dentellada fue Soberón, que siguió ganándose el pan con el sudor de su frente, como desde que empezó la pretemporada. El Real Zaragoza había roto el encuentro con su listeza, su picardía y su eficacia, un arma clave en esta categoría. De poco sacar mucho es siempre muy interesante. La expulsión de Plano en el minuto 54 finiquitó el encuentro. Soberón culminó su gran tarde con el 2-0, un maravilloso cabezazo en llegada y lanzándose en plancha. Un gol que hubiera firmado el mismísimo Ronaldo.

Jaime Galindo



Los jugadores zaragocistas celebran el segundo gol, también obra del delantero cántabro.

### **EL MEJOR**

### Soberón (9)

Letal. Un gol de listo y otro de bueno. Y curra como nadie. Domina el espacio.



### Poussin | 6 |

Tranquilo. El Elche solo le vio desde lejos y ahí estuvo seguro. Sin problemas.

### Calero | 8 |

Preciso. Sus centros son una delicia. Nico le dio mal al principio, pero no demasiado. Notable.

### Lluís López | 7 |

Sobrio. Victor confia en él y se nota. No pasó apuros y derrochó sobriedad.

### Vital | 7 |

Seguro. Es muy raro que falle. Ayer tampoco lo hizo. Madera de líder.

### Tasende | 7 |

Enérgico. Todo intensidad, a veces mal calculada. Pero no para de correr. Vertical.

### Marc Aguado | 6 |

Necesario. Parece que no está pero hace una tarea esencial. Oscuro, pero clave.

### Keidi Bare | 8 |

Omnipresente. Con balón y sin él, su partido fue soberbio Acabó reventado.

### Liso |7|

Vertical. Futbolista de altura. Rápido, incisivo, solidario y determinante.

### Bermejo | 5 |

Ofuscado. Sigue sin acertar en las decisiones finales.

### Mari | 6 |

**Trabajador.** Buen debut como titular. Calidad y trabajo.

### TAMBIÉN JUGARON

Toni Moya |6|. Controlador. Francho |8|. Extraordinario. Azón |6|. Incansable. Luna |6|. Ayudante. Adu Ares |6|. Insistente. 30 Deportes

Lunes, 9 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### LA 42 JORNADA DE SEGUNDA

Jornada redonda para el Real Zaragoza en el estreno liguero como local. Al equipo de Víctor Fernández le salió todo bien en un día que fue el principio del adiós de un estadio que estrenó su nuevo aspecto antes de convertirse en una fiesta gracias a un Zaragoza que promete muchas más

# La sonrisa de la vieja Romareda

### ARTURO POLA Zaragoza

La grandeza del Real Zaragoza ha hecho que, en tiempos pasados, hayan sido casi habituales los días mágicos en La Romareda. El azar, con una gran dosis de merecimiento, ha querido que, en el estreno de la que va a ser su última temporada tal y como la conocemos, si no mágico, al menos se viviera ayer un día redondo en una jornada en la que todo salió bien en lo que queda de Romareda.

Había ganas de fútbol en Zaragoza y eso se palpó desde incluso antes del pitido inicial. Incluso el día acompañó en una tarde con un clima inmejorable. Tardó hasta la jornada cuatro en llegar la competición al capado estadio, pero lo hizo con fiesta incluida. La fortuna sonrío a un Zaragoza que, eso sí, salió a buscarla. Eso es precisamente lo que hizo Soberón, que fue el único que confío en un error de Dituro que le sirvió para abrir la lata de un partido que hasta entonces transcurría sin grandes ocasiones de peligro. Con el 7 a la espalda, ese gol recordó a un futbolista que precisamente debutó ya hace unos cuantos años en La Romareda.

El tanto antes del descanso marcó un choque que quedó completamente desnivelado cuando, a los diez minutos de la reanudación, Óscar Plano clavó los tacos de su bota en la rodilla de Tasende y dejó al Elche con uno menos. De nuevo la fortuna quiso que esa peligrosa acción que podría haber lesionado de gravedad al lateral se quedara en un susto.

Antes de eso, ya había salido el



Azón, Liso, Lluís López y Francho celebran el tercer gol del Real Zaragoza.

Si La Romareda vive más días así, podrá descansar tranquila habiendo dejado al equipo en Primera

Zaragoza con la intención de amarrar la victoria. Para ello, con no encajar bastaba, algo que, incluso desde la pretemporada, está consiguiendo el equipo de Víctor con asiduidad y, aunque da miedo decirlo, incluso con facilidad. La defensa zaragocista sigue cuajando, jornada tras jornada, actuaciones sobresalientes liderada la de ayer por un esperanzador Vital, perfectamente acompañado por el aplomo del capitán Lluís López. De momento Kosa tendrá que esperar porque ya no es que el Zaragoza no reciba goles, es que no le generan ocasiones de claridad y, en los po-

cos disparos del Elche, el nuevo Poussin volvió a mostrarse seguro.

Pero, aprovechando la superioridad, no se conformaron los de
Víctor y fueron a matar el partido.
Entonces volvió a aparecer, como
un fantasma y sin dejar rastro, Soberón para dar la definitiva tranquilidad antes de que Francho
confirmara que ayer salía todo con
su golazo, con la mala, por la escuadra. El canterano se unió así a la
fiesta de una Romareda que, si vive muchos más días así antes de su
adiós definitivo, podrá descansar
tranquila habiendo dejado a su
querido equipo en Primera.

### El estadio escenifica su borrón y cuenta nueva con Poussin

J. O. Zaragoza

Jaime Galindo

Pelillos a la mar. La Romareda dejó claro ayer que ha decidido hacer borrón y cuenta nueva con Poussin tras los graves errores cometidos el curso pasado por el meta francés. Desde el inicio, el cancerbero zaragocista fue recibido con aplausos por parte de la afición, que elevó el tono de sus vítores cada vez que el francés tocaba el esférico y, sobre todo, cuando intervenía con acierto para desbaratar los escasos ensayos, siempre desde lejos, del Elche, que nunca vio de cerca al meta.

Así, La Romareda firma la paz con un futbolista que acaparó críticas y silbidos durante 
varios encuentros de la pasada 
campaña en la que sus fallos 
con los pies costaron varios goles al Zaragoza tanto en partidos disputados en casa como 
lejos de La Romareda.

Ayer, Poussin, en su segundo encuentro como titular ante su afición (el anterior fue hace once meses frente al Alcorcón, con derrota zaragocista por o-2), se mostró seguro en los lanzamientos lejanos si bien Josan estuvo cerca de superarlo con un tiro cruzado que se marchó desviado por poco y muy cerca de su poste derecho. Por arriba apenas tuvo trabajo. «Poussin está demostrando un espíritu de superación importante después de todo lo que le sucedió el año pasado. Él se siente arropado por los compañeros y los compañeros están seguros con él. Y no es tonto y lo nota», dijo Víctor en la previa del partido. Segunda puerta a cero. ■

### Mas: «Nuestro corazón late por el Zaragoza»

Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, estuvo presente en el encuentro ante el Elche y dijo estar con «una ilusión enorme» en la Liga recién comenzada. «Soñamos y somos ambiciosos. Hablamos después de cada partido. Nuestro corazón late por el Real Zaragoza y la ilusión es enorme este año», aseguró.



Jorge Mas, junto a Bermúdez de Castro, Chueca, Bragarnik y Torralba.

### 21.024 espectadores en el estadio zaragocista

Gran aspecto presentó ayer La Romareda, una sensación que se confirmó con los 21.024 espectadores que comunicó el club como asistencia oficial. A simple vista se apreciaban pocos huecos vacíos en una Romareda que, tras el derribo de Gol Sur, tiene capacidad para alrededor de 24.000 aficionados.

### Bal de Tena celebra su 25º aniversario

La peña zaragocista Bal de Tena está celebrando en 2024 medio siglo de vida y ha preparado una comida para conmemorar su veinticinco cumpleaños. Será el 21 de septiembre en el Salón Social El Costechal de Escarrilla y durante la tarde se realizará el acto de entrega de los premios Goya del Altoaragón.

el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

Deportes 31

### LA 4ª JORNADA DE SEGUNDA

# Víctor: «Estoy orgulloso de la actitud, es innegociable»

A pesar de la gran victoria, el entrenador del Real Zaragoza pidió «ambición y humildad» a su equipo, además de afirmar que «todavía podemos hacer más»

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

El estreno del Real Zaragoza en La Romareda dejó «muy orgulloso» a un Víctor Fernández que a pesar de las buenas sensaciones que transmite el equipo desde el comienzo de la temporada sigue siendo precavido y pidió «ambición y humildad» para no repetir «errores del pasado». Además, también habló de Mario Soberón, un jugador «con mucho olfato y un imán para llegar», quien ya lleva cuatro goles en este arranque de la competición. El técnico zaragozano también envió un mensaje tanto a su equipo como a su afición: «Todavía podemos hacer más».

Víctor se mostró contento con la cara que dio su equipo ante un rival como el Elche, destacando la actitud de sus jugadores: «Se ha hecho un buen partido. Estoy muy orgulloso del equipo porque ha sido muy inteligente, ha sabido interpretar a la perfección el estilo del Elche. Muy orgulloso también de la actitud, es brutal, cualquiera que sale, salga los minutos que salga, da todo lo que tiene. La actitud es algo innegociable por la edad, grado de madurez y la exigencia que tiene este club», indicó.

Pero a pesar de la goleada en La Romareda, el entrenador pidió un punto más de intensidad a la afi-



Víctor Fernández pide calma durante el encuentro contra el Elche en La Romareda.

ción en algún punto del partido: «Todavía podemos jugar mejor y hacer más ruido en la grada. Tanto la afición como nosotros tenemos margen de hacer muchas más cosas, más ruido, más aliento y notar más la presión hasta que se me pongan los pelos de punta, como me ha pasado varias veces», explicó Víctor Fernández.

El protagonista en el conjunto aragonés fue Mario Soberón, quien firmó un gran doblete en la victoria zaragocista, y al que su entrenador le dedicó unas palabras: «Es un jugador muy listo, tiene mucho olfato y un imán para llegar. Su trabajo interpretando líneas junto a Marí ha sido extraordinario. Que siga metiendo goles», comentó.

Jaime Galindo

Para el regreso del Real Zaragoza a La Romareda estuvo presente parte de la propiedad americana del club, entre ellos Jorge Mas, quien felicitó al equipo tras la victoria: «El presidente estaba muy contento, ha felicitado a los jugadores y cuando ganas en casa tu primer partido solo puede haber alegría, ya estoy yo siempre para enfriar un poco el tema. Pero sé que todos podemos dar más», explicó Víctor.

Aunque el equipo funcione partido tras partido, su entrenador no descarta cambios: «No tengo ningún compromiso con nadie, lo único que quiero hacer es hacer lo máximo para estar lo más arriba posible», declaró.

Para terminar, el técnico zaragocista volvió a enviar un mensaje
de calma ante los buenos resultados, teniendo muy presente lo ocurrido la pasada temporada: «Desde
el principio tienen muy asumida
nuestra filosofía y cómo tenemos
que afrontar los partidos. Máxima
ambición pero también humildad.
Del pasado se aprende, eran otros
jugadores, no tiene nada que ver y
creo que no es el momento de hacer
comparaciones», sentenció.

Jaime Galindo

# Soberón: «Es una afición de Primera División»

Iván Calero se mostró contento tras la goleada por 3-0 y quiere que esto sea «una línea a seguir» durante toda la temporada

G. B. C. Zaragoza

El protagonista del partido, Mario Soberón, tuvo unas palabras después de firmar un doblete contra el Elche en el regreso del Real Zaragoza a La Romareda en una temporada que comienza de una manera muy ilusionante para el zaragocismo.

El delantero quiso agradecer el ambiente vivido en este partido: «Es una afición de Primera División. Tenía muchas ganas de vivir un partido en casa con este ambiente y ojalá que siga así durante toda la temporada y les demos muchas alegrías», indicó.

El artífice de la asistencia para el segundo gol de Mario Soberón, Iván Calero, también habló después del partido. El lateral afirmó estar «contento con el papel» del equipo en el regreso a casa tras tres partidos fuera. También habló en



Los jugadores del Zaragoza celebran el 2-0 de Soberón.

nombre de todo el vestuario, manifestando las buenas sensaciones del equipo: «Todos queríamos empezar así en casa, lo hemos hecho de una forma espectacular y es una buena línea a seguir», indicó. Después de cuatro partidos, Calero ha jugado los 360 minutos posibles con el Real Zaragoza, siendo una pieza fundamental. ■ 32 | Deportes | Lunes, 9 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

### LA 42 JORNADA DE SEGUNDA

Zaragoza

CA GRUPAUTO But But AS ROW

CA GRANDES INC.

LOS jugadores del Zaragoza

se felicitan al a conclusión

con la lona al fondo.

Se abría ayer un nuevo curso en La Romareda en el que va a ser la última temporada del viejo estadio municipal antes de su completa desaparición. Además de la última, este curso va a ser también el más atípico porque, en un avance de lo que está por venir, la quebrada Romareda, como la definió Víctor Fernández, estrenó la lona que cubre el espacio que ha dejado la grada de Gol Sur.

Al técnico zaragocista le parece desgarrador su actual aspecto, pero el sentir general del zaragocismo es más de incredulidad, y de esperanza de cara al futuro, que de tristeza. «Es difícil de creer, la verdad que es impactante», reconocía Matías Labari, que fue a La Romareda acompañado de su hijo David. «Si queremos un estadio nuevo hay que pasar por esto», aseguraba un Matías que no conseguía apartar la mirada. «Es muy raro», decía el pequeño.

Ese adjetivo, raro, es el que más se repetía cuando los zaragocistas accedían a La Romareda y clavaban sus ojos en lo que era Gol Sur. «Se han quedado un poco cortos con la lona, pero la verdad es que se ve aquí más grande que en las fotos, será cuestión de acostumbrarse y ya está», reflexionaba Javier Baleta a la vez que señalaba a la zona en cuestión.

«Ha sido brutal llegar y no ver el cubo de La Romareda y no ver la puerta por la que has entrado toda la vida», explica Carlos Coscolluela, que es uno de los afectados por el derribo de Gol Sur y ha sido reubicado. En su caso, ha pasado a Gol Norte y, una vez terminado el partido, reflexionaba sobre su nueva ubicación. «Las sensaciones han sido extrañas», comentó un zaraVarios aficionados zaragocistas explican a EL PERIÓDICO sus sensaciones en el estreno liguero de un estadio con otra cara bien distinta. Además, miles de los damnificados por el derribo de Gol Sur descubren sus nuevos asientos: «He pagado 150 euros más, pero aquí se ve el fútbol de la leche»

## La primera vez en la 'nueva' Romareda: «Es impactante»

ARTURO POLA Zaragoza



La afición zaragocista celebra, bufandas en mano, uno de los goles del Real Zaragoza.

gocista que destaca un aspecto positivo y otro negativo de su nueva ubicación, además de la importante subida de precio de su abono: «El sol hoy molestaba mucho para ver el partido, pero lo bueno es el ambiente. Estoy al lado de la grada de animación y esto es otra historia. Nada que ver».

### Perdidos

Lo cierto es que, a simple vista, era muy sencillo reconocer ayer a los abonados de Gol Sur. El Real Zaragoza recomendó a los aficionados acudir a La Romareda con antelación y la mayoría así lo hicieron para encontrar sus nuevos asientos. A más de uno se le veía realmente perdido. Era el caso de Marcos y Juanjo, dos amigos que tuvieron que dar más de una vuelta, y de dos, hasta que han hallado el lugar que les va a corresponder durante toda la temporada.

«Aquí se va a ver el fútbol de la leche», exclamaba pletórico Marcos desde su nuevo asiento en Tribuna. «He pagado 150 euros más por el abono, pero la verdad es que merece la pena», confesaba. Algo similar opinaba Juanjo. «Igual no me pongo ni la radio, aquí se ven perfectamente las dos porterías», explicaba el zaragocista.

La mejora, previo pago, de sus localidades no quita para que la pareja de amigos eche de menos la grada Gol Sur. «Veníamos hablando que qué será de nuestros antiguos vecinos, de momento no hemos visto a ninguno», contaban con nostalgia. «Ahora tenemos que hacer amigos nuevos, pero aquí la gente parece más seria. Esto es como el primer día de colegio, a ver si te cae bien el que te sientan al lado», reían.

el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### LA 4ª JORNADA DE SEGUNDA

# El Nottingham Forest toma buena nota de Adrián Liso

Emisarios del club de la Premier estuvieron ayer en La Romareda y en Cádiz viendo el canterano • No tendría problema en asumir los 15 millones de su cláusula

S. VALERO Zaragoza

El Nottingham Forest está realizando un seguimiento exhaustivo a Adrián Liso, cuyo fichaje se plantea seriamente incluso en el mercado de enero. Emisarios del club de la Premier League estuvieron ayer en La Romareda para observar en vivo y en directo al canterano, al que ya vieron en la jornada inaugural del curso en Cádiz, donde el Real Zaragoza goleó (0-4) y Liso tuvo una actuación destacada.

De momento, el plan del Forest pasa por profundizar en ese análisis de Liso, un futbolista que gusta mucho en el club británico y que, a sus 19 años, se ha convertido en el jugador del Real Zaragoza con mayor número de pretendientes. Pero el Forest es, en estos momentos, el que más interés está mostrando por el extremo zurdo, al que viene siguiendo de cerca desde hace tiempo.

De hecho, no tendría problema alguno en asumir, en caso de acometer finalmente su fichaje, los 15 millones de euros establecidos como cláusula de rescisión tras la reciente renovación del aragonés hasta 2029. Una cantidad asumible para cualquier equipo de la Premier y todavía más para la entidad de Nottingham. Y es que el dueño del Forest es el multimillonario griego Evangelus Marinakis, propietario, asimismo, del Olympiakos.

Liso, por el que el Getafe ya ofreció hace unas semanas en tor-



Adrián Liso controla un balón durante el partido de ayer.

no a 4 millones de euros por el 60% de los derechos del canterano, es, sin duda, el principal activo ahora mismo de un Real Zaragoza en el que el extremo es pilar básico. Así lo considera Víctor Fernández, con el que el aragonés ha jugado todos los partidos desde que el técnico tomó las riendas, en marzo, del equipo aragonés. Esta campaña, Liso ha sido titular en las cuatro jornadas ya disputadas y se ha convertido en uno de los grandes ídolos de La Romareda. «Para mí es un chico importante, para eso están las cláusulas. Lleva muy pocos partidos en el Zaragoza y tiene que seguir madurando», aseguró recientemente el técnico acerca de la relevancia de Liso, indiscutible en el flanco izquierdo del ataque zaragocista.

La irrupción del zaragozano se produjo de la mano de Víctor, seducido por el extremo ya en el primer entrenamiento del entrenador. «¿Pero de dónde ha salido este tío?», admitiría posteriormente Víctor que dijo tras la primera sesión en la que ambos coincidieron. Ayer, el atacante volvió a destacar y fue de lo más incisivo del Zaragoza. Tras una gran galopada en una contra, asistió a Francho en el tanto que cerró el choque.

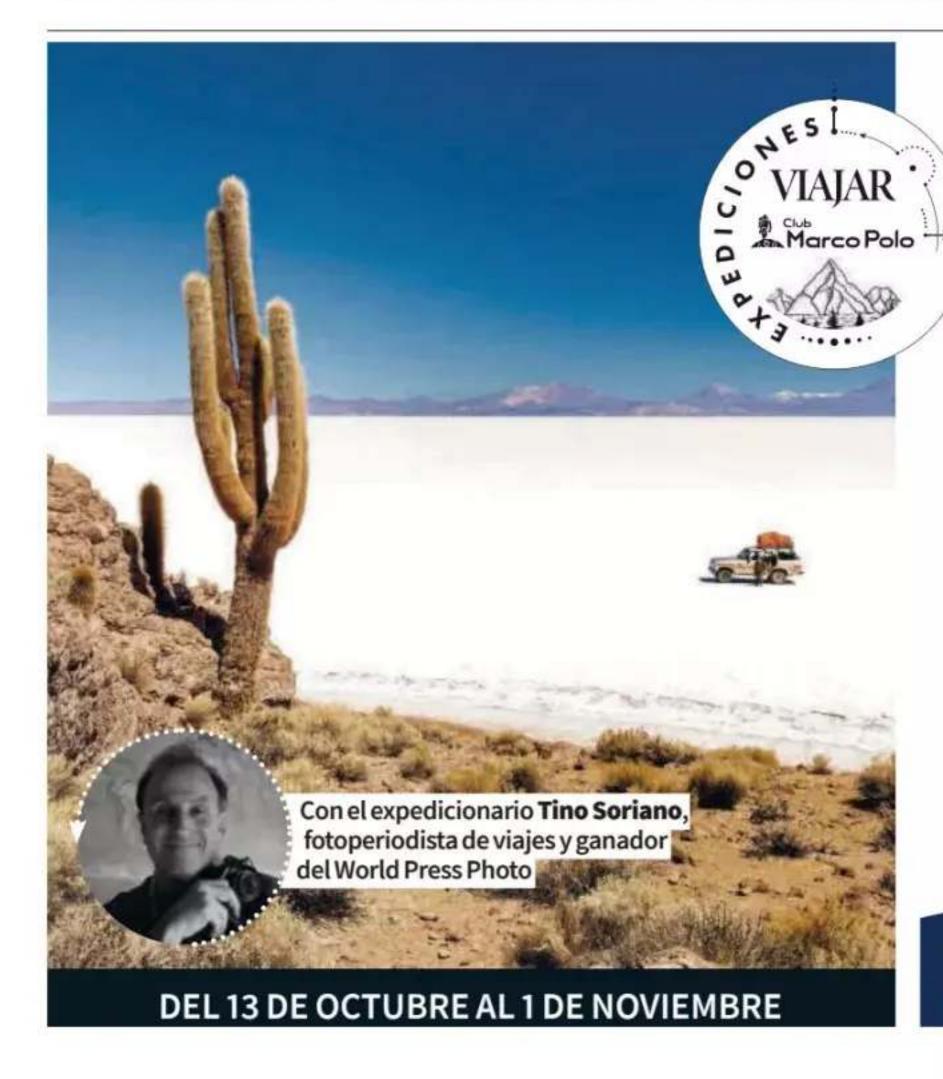



# ··· Sudamérica →···

Del Atlántico al Pacífico Travesía por Brasil, Bolivia y Perú

Infórmate e inscríbete en: https://www.club-viajar.es/expediciones

expedicionviajar@clubmarcopolo.es 900 909 698 azulmarinoviajes.com

azulmarino

34 Deportes

Lunes, 9 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### LA 2ª JORNADA DE LA LIGA DE NACIONES



Fabián celebra junto a Joselu uno de los tantos marcados por la selección española.

# Fabián rubrica el premio a la resistencia de España

Dos goles del mediocentro lideran la victoria de la selección, que se quedó con diez apenas iniciado el choque • Decisiva aportación de Ferran desde el banco



SUIZA: Kobel; Wüthrich, Akanji, Ricardo Rodriguez (Rieder, m.62); Omeragic, Zakaria (Sierro, m.62), Freuler, Aebischer (Monteiro, m.76); Amdouni, Vargas (Steffen, m.85) y Embolo (Duah, m.76).

ESPAÑA: Raya, Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri (Zubimendi, m.59), Fabián (Aleix García, m.82), Pedri (Vivian, m.28); Lamine Yamal (Ferran Torres, m.46), Nico Willians (Yeremy Pino, m.59) y Joselu.

GOLES: 0-1, m.4: Joselu. 0-2, m.13: Fabián Ruiz. m.41: 1-2: Amdouni. 1-3, m.77: Fabián. 1-4, m.80: Ferran Torres.

**ĀRBITRO:** Irfan Peljto (Bosnia). Mostró cartulina amarilla a Vargas (18), Freuler (52) y Wuthrich (53) por Suiza; y a Ferran Torres (70) y Carvajal (70) por España. Expulsó por roja directa a Le Normand a los 20 minutos.

### EL PERIÓDICO Ginebra

Impulsada desde un arranque al ritmo de Lamine Yamal el día de su primer aniversario con la selección, encontrando el premio del gol en la calidad de Fabián, autor de un doblete, y el dulce sabor de la goleada tras un ejercicio de resistencia en inferioridad numérica con aportación decisiva desde el banquillo de Ferran, España recuperó su identidad de la Eurocopa para tumbar a Suiza en su casa.

España recuperaba el brillo en un patatal, imponía la alegría y la verticalidad de su fútbol que le condujo al éxito en Alemania, exhibiendo pegada con dos goles que dejaban en el olvido la impotencia sentida en Belgrado, cuando una acción marcó el duelo. Embolo, que trajo de cabeza a la zaga con cada movimiento, fue derribado en un forcejeo con Le Normand cuando se encaminaba a su cita con David Raya. Pese a que el central tocó el balón abajo, el agarrón inicial fue suficiente para que el colegiado mostrase una roja que cambió el panorama.

La lluvia no ayudaba a mejorar el mal estado del campo pero España recuperó la alegría al ritmo de sus extremos. El día que se cumplía un año del estreno de Lamine Yamal, una aparición que cambió la realidad de la selección. Inventó el primer tanto cuando ya Joselu había avisado de que había un 9 rematador. Amagó con recor-

ta con la zurda y sin tiempo de reacción para el defensa, inventó un pase tocadito de diestra a la cabeza del punta. La estirada estéril de Kobel sacó el balón ya dentro de su portería.

A España le atrajo el intercambio de golpes. Laterales profundos con la entrada de Grimaldo como uno de los cuatro cambios de Luis de la Fuente, que probó suerte con un disparo lejano. Cuando pudo correr, siempre generó peligro con los puñales Yamal y Nico que recortó de tacón, chutó raso y el rechace del portero fue un caramelo para que Fabián hiciera el segundo.

Se exhibía España ante un rival que nunca le perdió la cara al partido. Así encontró la expulsión de Le Normand en una primera parte frenética, después una falta al larguero de Amdouni, otro cerca de la escuadra de Omeragic. De la Fuente se vio obligado a sentar a Pedri para introducir a Vivian, rápido ante Embolo.

Akanji salvador en otra acción de Carvajal culminada con disparo de Joselu al rechace. El último mensaje español del primer acto porque Suiza, tras una gran parada de Raya, encontró premio.

Fueron repetidos los errores de marcaje españoles en acciones a balón parado. Al minuto 41, tras un saque de esquina en el que Embolo explotó su superioridad en centímetros ante Carvajal en el primer palo, cabeceó para la aparición libre de marca en el segundo de Amdouni.

De la Fuente acertó con los cambios. Inició un ejercicio de resistencia sin sufrimiento excesivo. Con un susto a los 58 minutos cuando llegó el empate, como no a balón parado en un despiste que acabó con Vivian intentando taponar un disparo que metió en su portería. Salvados por la visión del juez de línea que vio como la trayectoria del saque de esquina traspasaba la línea de fono.

Mejoró sus prestaciones defensivas la selección, que se centró en defender bien y esperar so oportunidad al contragolpe y ahí interpretó un papel estelar Ferran para premiar el compromiso en un partido de gran desgaste. Fabián mandó a la lona las esperanzas suizas y Ferran Torres cerraba la cuenta. ■

### El Zaragoza CFF vence al Atlético de Madrid C

Buen comienzo de la temporada para el Zaragoza CFF en la Segunda RFEF. El equipo aragonés ganó (3-2) al Atlético de Madrid C en la primera jornada de Liga en el CDM Mudéjar. Los goles del Zaragoza CFF fueron obra de Ainhoa, autora del 1-1 y del 2-1, y de Lana. El Huesca cayó por 4-1 con el Europa.

### El Elche, campeón del torneo del Venecia

El Elche se proclamó ayer campeón del XIII Torneo Nacional Stadium Venecia de categoría infantil. El conjunto alicantino se impuso en la final al Real Zaragoza por 1-0. También han participado el Real Madrid, Real Sociedad, Tarazona, el Sekapro japonés con dos equipos y el anfitrión, el Stadium Venecia.

### España acaba la 17ª en el medallero

Con cuarenta medallas en la mochila se vuelve la delegación española de los Juegos Paralímpicos de París, que finalizaron ayer con la ceremonia de clausura. Con 7 oros, 11 platas y 22 bronces, España finalizó en la posición número 17. Los tres primeros puestos fueron para, en orden, China, Gran Bretaña y Estados Unidos.

### Títulos para Jódar, Sinner y Sabalenka

El español Rafael Jódar conquistó el título júnior del Open de EEUU tras vencer en tres sets al noruego Nicolai Budkov Kjaer. Madrileño de 17 años, Jódar venció por 2-6, 6-2 y 7-6 (1). En el cuadro masculino, Jannik Sinner venció a Taylor Fritz (6-3, 6-4 y 7-5) y en el fernenino el título fue para Sabalenka, que pudo con Pegula (7-5 y 7-5).

### Copa Aragón para el Wanapix InterSala 10

Cómodo triunfo del Wanapix Aldelís InterSala 10 en la final de la XI Copa Aragón disputada ayer, siendo superior al Entrerríos Zaragoza durante la mayoría del partido, que terminó con 1–6 en el marcador. De esta forma, el equipo que actualmente dirige Nano Modrego consigue su segunda Copa Aragón consecutiva y la séptima de su historia.

Deportes | 35 el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### Fútbol | Primera RFEF

# El Tarazona frena su racha

Los de Juanma Barrero cayeron por 0-1 contra el Andorra en un encuentro marcado por la baja efectividad de los locales frente a la que sí tuvo el potente Andorra



TARAZONA: Diego Fuoli, Sergio Camus, Marc Trilles, Vadik, Lluís Llácer, Javier Areso (Marc Álvarez, m. 88), Manu Rico, Borja Romero, Javi Martin (Adrián Fuentes, m. 67), Dani Cubillas y Pradera (Iker Gil, m. 80).

ANDORRA: Oier, Martin Vilà (Pau Casadesús, m. 71), César Morgado, Diego Alende, Jesús Clemente, Sergio Molina, Assane, Álvaro Peña (Trigueros, m. 58), Almpanis (Luismi Redondo, m. 58), Álvaro Martín (Lautaro, m. 58) y Manu Nieto (Josep Cerdà, m. 79).

GOLES: 0-1, m. 60: Lautaro.

ARBITRO: Velasco Arbaiza (Colegio Vasco). Mostró amarilla en los locales a Cubillas. Mientras, en los visitantes amonestó a Vilà, Assane y a Molina.

G. B. C. Zaragoza

La SD Tarazona puso fin a su buena racha inicial en El Municipal con la derrota ante el recién descendido de Segunda el Andorra. Los andorranos se llevaron el partido por la mínima 0-1, sobrepasando a los aragoneses en la clasificación. Durante los primeros



Iker Gil pelea un balón en el partido contra el Andorra.

cuarenta y cinco minutos, los locales tuvieron varios acercamientos sobre la portería rival, como la doble ocasión de Manu Rico y Borja Romero en el minuto 10. También Camus o Javi Martín pudieron abrir el marcador durante la primera parte, pero el equipo aragonés no terminaba de definir sus oportunidades.

A los quince minutos de empezar la segunda mitad, el Andorra consiguió materializar una de sus únicas ocasiones del partido, gracias a un cabezazo de Lautaro que se coló dentro de la portería de Fuoli. Tras este golpe, el Tarazona tuvo también la oportunidad más clara del partido con un remate de cabeza de Llácer que se marchó al-

Pese a ser un mal resultado, los de Juanma Barrero se quedan en sexta posición con seis puntos.

Primera RFEF Grupo 1

### **Partidos**

| • | 4400           |      |     |   |       |   |   |    |     |  |  |  |
|---|----------------|------|-----|---|-------|---|---|----|-----|--|--|--|
| u | morebieta-Ta   | rrag | ona |   |       | - |   |    | 0-1 |  |  |  |
| d | thletic-Zamora |      |     |   |       |   |   |    |     |  |  |  |
| k | arakaldo-Gim   | nást | ica | S |       |   |   |    | 2-0 |  |  |  |
| ì | arça-Ourense   |      |     |   |       |   |   |    | 3-0 |  |  |  |
|   | Leonesa-R.S    |      |     |   |       |   |   |    |     |  |  |  |
| j | elta-Arenteiro | )    |     |   | 11.75 |   |   |    | 0-0 |  |  |  |
| ) | sasuna-Real I  | Unió | n   |   |       |   |   |    | 1-2 |  |  |  |
|   | onferradina-S  |      |     |   |       |   |   |    |     |  |  |  |
| ń | estao-Lugo     |      |     |   |       |   |   |    | 0-1 |  |  |  |
| è | arazona-Ando   | лта  |     |   |       |   |   |    | 0-1 |  |  |  |
|   |                |      | PT  | 1 | G     | E | P | GF | GC  |  |  |  |
|   | C Leonesa      | •    | 7   | 3 | 2     | 1 | 0 | 4  | -1  |  |  |  |
|   | Real Union     |      | 7   | 3 | 2     | 1 | 0 | .6 | 4   |  |  |  |
|   | R. Sociedad    |      | 7   | 3 | 2     | 1 | 0 | 3  | - 1 |  |  |  |
|   | Andorra        |      | 6   | 3 | 2     | 0 | 1 | 3  | 2   |  |  |  |
| i | Tarazona       |      | 6   | 3 | 2     | 0 | 1 | 3  | 2   |  |  |  |
| Ŀ | Osasuna        |      | 6   | 3 | 2     | 0 | 1 | 3  | 2   |  |  |  |
| į | Tarragona      |      | 5   | 3 | 1     | 2 | 0 | 3  | 2   |  |  |  |
| Ļ | Barça          |      | 4   | 3 | 1     | 1 | 1 | 5  | 3   |  |  |  |
| į | Barakaldo      |      | 4   | 3 | 1     | 1 | 1 | 4  | 3   |  |  |  |
| ÷ |                |      |     |   |       |   |   |    |     |  |  |  |

4 3 1 1 1 4 4

4 3 1 1 1 3 3

4 3 1 1 1 3 4

4 3 1 1 1 1 2

2 3 0 2 1 4 5

2 3 0 2 1 2 3

▼ 1 3 0 1 2 3 5

1 3 0 1 2 1 3

v 1 3 0 1 2 0 2

1 3 0 1 2 1 5

### Tercera RFEF

### La primera jornada deja al Caspe lider de la Tercera aragonesa

G. B. C. Zaragoza

El pasado sábado arrancó la temporada 24-25 para la Tercera RFFE aragonesa con las victorias del Binéfar y el Épila ante La Almunia y el Tamarite además del empate a cero entre el Utrillas y el Cuarte.

Ayer tuvieron lugar el resto de partidos de la jornada en los que se dieron tres empates, entre el Calamocha y el Ebro a cero, también sin goles en el Andorra-Zuera en el regreso de ambos conjuntos a Tercera RFEF y en el Brea-Fraga si hubo goles, con un empate a dos.

Por otro lado, el Fuentes venció por 1-0 al Belchite, el Huesca B ganó a domicilio al Almudévar 0-1 y el Caspe consiguió la mayor goleada del fin de semana, con un 1-3 ante el Atlético Monzón que deja a los caspolinos como los primeros líderes de la temporada de Tercera RFEF en Aragón. A la cola de la clasificación quedó el Atlético Monzón.

### Segunda RFEF

### **El Deportivo** Aragón empata ante el Gernika y el Ejea se sitúa como líder

G. B. C. Zaragoza

En Segunda RFEF, el Deportivo Aragón tampoco logró conseguir la victoria en el segundo partido de la temporada, empatando 1-1 ante el Gernika con un gol de Cuenca.

El CD Teruel regresó con un punto de Las Gaunas, tras empatar 1-1 contra el Logroñés sumando su segundo empate consecutivo. El Utebo cayó por 2-1 contra el Anguiano y se mantiene con tres puntos.

Por último, el Ejea consiguió su segunda victoria por 1-3 ante la Real Sociedad Cyes líder.
■

### SD Logronés CD Teruel

LOGRONES: Javi, Montero, Argente, Ruiz, Santos, Gaubeka, Castañeda, Lamadrid (Albizua, m. 67), Chicharito (Gil, m. 67), Álvaro (İker Morales, m. 76) y Rubio (Vieites, m. 83).

TERUEL: Taliby, Edu Cabetas, Dufur (Iván, m. 46), Serrano, Val, Caro (Fruniz, m. 83), Mari, Cervera (Parra, m. 63), Le Normand (Febas, m. 63), Moha (Alomar, m. 75) y Peru.

GOLES: 0-1, m. 33: Miguel Santos (p.p). 1-1, m. 54: Álvaro García.

ARBITRO: Andrade Del Olmo (Colegio Vasco). Mostró amarilla en los visitantes a Caro.

Real Sociedad C

REAL SOCIEDAD C: Zango, Torres, Seguro-

la, Olarra, Ekain, Martín, Eceizabarrena,

EJEA: Troya, Fadel (Iglesias, m. 80), Diaby,

Martin, Sola, Hakim, Carrasco (Ginoves, m. 90), Sola, Rodri (Tudela, m. 90), Boudaoud

GOLES: 0-1, m. 23: Hakim. 0-2, m. 55: Carras-

ARBITRO: Calvo Martinez (Colegio Riojano).

Mostró amarilla en los visitantes a Hakim,

co (p.). 1-2, m. 70: Ekain. 1-3, m. 92: Tudela.

(Bravo, m. 72) y Fedior (Ramón, m. 80).

SD Ejea

Arruti, Garro, Otadui y Cabo.

### Anguiano Utebo

ANGUIANO: Alido, Héctor (Iñigo, m. 68), Zaldua, Medrano (Pedro, m. 81), Santos, Álvaro, Emilio, Olarte (Hamoudi, m. 68), Sergio (Barace, m. 75), Barcina y Moha (Urrecho, m. 75).

UTEBO: Jaime, Javier (Borao, m. 46), Meseguer, Machote, Roig (Pedro, m. 85), Capdevila (Leiton, m. 58), Barrero, Suárez, Frodo, Ballarin (Isaac, m. 58) y Fustos (Pere, m. 72).

GOLES: 1-0, m. 24: Emilio. 2-0, m. 59: Moha. 2-1, m. 70: Barrero.

ARBITRO: Borja Munárriz Mateos (Colegio Navarro).

### Deportivo Aragón Gernika

**DEPORTIVO ARAGÓN:** Calavia, Beamonte (Recasens, m. 75), Barrachina, Sabater, Terrer, Vacas, Cortés (Aragüés, m. 63), Álex González (Boaz, m. 87), Pinilla, Kone (Vásquez, m. 75) y Cuenca.

GERNIKA: Altamira, Berasaluce, Huete (Bilbao, m. 79), Collante (Lorente, m. 67), Aguirrezabala (Larrauri, m. 79), Barba, Laka (Santolaya, m. 57), Pacheco, Asier, Nates y Arza-Iluz.

GOLES: 1-0, m. 17: Cuenca. 1-1, m. 45: Barba. ARBITRO: Rezola Etxeberría (Colegio Vasco)

### Segunda RFEF Grupo 2

### Partidos

10. Athletic

11. Salamanca

Ponferradina

Gimnástica S.

14. Lugo

15. Celta

16. Sestao

17. Zamora

18. Arenteiro

20. Ourense

19. Amorebieta

| Alavés-UD Logroñés | 1-1 |
|--------------------|-----|
| Alfaro-Izarra      |     |
| Anguiano-Utebo     | 2-1 |
| Aragón-Gernika     | 1-1 |
| Arenas-Calahorra   |     |
| Barbastro-Eibar    | 0-1 |
| R. Sociedad-Ejea   | 1-3 |
| SD Logroñés-Teruel | 1-1 |
| Subiza-Tudelano    | 0-1 |

|     |             |   | PT | J | G | E | P | GF  | GC  |
|-----|-------------|---|----|---|---|---|---|-----|-----|
| 1.  | Ejea        |   | 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 6   | 3   |
| 2   | Tudelano    |   | 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 3   |     |
| 3.  | Alfaro      | A | 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2   | 0   |
| 4   | Eibar       |   | 6  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2   | 0   |
| 5.  | SD Logroñés |   | 4  | 2 | 1 | 1 | 0 | 5   | 2   |
| 6.  | UD Logronés |   | 4  | 2 | 1 | 1 | 0 | 2   |     |
| 7.  | Izarra      |   | 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4   |     |
| 8.  | Utebo       |   | 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 4   | 1   |
| 9.  | Anguiano    |   | 3  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2   | 112 |
| 10  | Arenas      |   | 3  | 2 | 1 | 0 | 7 | 2   | 3   |
| 11. | Teruel      |   | 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2   | :   |
| 12. | Alavés      |   | 2  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2   | 1   |
| 13. | Aragón      |   | 1  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1   | - 2 |
| 14  | Gemika      |   | 1  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1   | 2   |
| 15. | Subiza      | V | 0  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2   | 1   |
| 16. | . Barbastro | W | 0  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1   | 2   |
| 17. | Calahorra   | ¥ | 0  | 2 | 0 | 0 | 2 | - 1 | 6   |
| 18  | R. Sociedad | * | 0  | 2 | 0 | 0 | 2 | 7   | 7   |

### Tercera RFEF

### **Partidos**

| Almudévar-Huesca   | 0-1 |
|--------------------|-----|
| Andorra-Zuera      | 0-0 |
| Brea-Fraga         | 2-2 |
| Calamocha-Ebro     |     |
| Fuentes-Belchite   | 1-0 |
| La Almunia-Binéfar | 1-2 |
| Monzôn-Caspe       | 1-3 |
| Tamarite-Épila     | 0-1 |
| Utrillas-Cuarte    | 0-0 |

|     |            |   | P | IJ | G | E | P | GF | GC  |
|-----|------------|---|---|----|---|---|---|----|-----|
| 1.  | Caspe      |   | 3 | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  | - 1 |
| 2   | Binéfar    | * | 3 | 1  | 1 | 0 | 0 | 2  | 1   |
| 3.  | Fuentes    | A | 3 | 1  | 1 | 0 | 0 | 1  | 0   |
| 4,  | Huesca     |   | 3 | 1  | 1 | 0 | 0 | 1  | 0   |
| 5.  | Épila      | • | 3 | 1  | 1 | 0 | Đ | 1  | 0   |
| 6.  | Fraga      |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 2  | 2   |
| 7.  | Brea       |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 2  | 2   |
| 8.  | Utrillas   |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 0   |
| 9.  | Zuera      |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 0   |
| 10. | Calamocha  |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 0   |
| 11. | Cuarte     |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 0   |
| 12. | Ebro       |   | 1 | 1  | 0 | 1 | ũ | 0  | 0   |
| 13. | Andorra    |   | 1 | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 0   |
| 14  | La Almunia |   | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | - 2 |
| 15. | Almudévar  |   | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | 1   |
| 16. | Tamarite   | V | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | -1  |
| 17. | Belchite   |   | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | 1   |
| 18. | Monzón     | - | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | 3   |

36 Deportes

Lunes, 9 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### CASADEMONT ZARAGOZA



Ainhoa Gervasini se lanza al suelo en la disputa de un balón en el partido celebrado en La Puebla de Alfindén ante el Ardoi.

# Una exhibición en Alfindén

El Casademont Zaragoza arrasa al Ardoi navarro por 86-46 en el tercer amistoso de la pretemporada • Las mejores rojillas fueron Keisha Gatling y Helena Pueyo

86-46

Casademont Osés Ardoi

(5), Atkinson (7), Helena Pueyo (13), Nystrom (7), Gatling (15) -cinco inicial-. También jugaron Laia Flores (4), Brcaninovic (4), Urdiain (8), Mawuli (6), Gervasini (4), Nerea Hermosa (4), Mistinova (9).

OSÉS ARDOI: Asurmendi (12), Senosiain (5), Otto (3), Wone (1), Joris (7) -cinco inicial-. También jugaron Blanco (2), Álvarez (5), Rodríguez (8), Díez (3), Elso (-), Asensio (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 28-5, 21-18, 21-10 y 16-13.

INCIDENCIAS: Extraordinaria entrada en el pabellón de La Puebla de Alfindén, donde se jugó el partido.

### GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

El Casademont Zaragoza se exhibió ante el Osés Ardoi en La Puebla de Alfindén y elevó el listón respecto a los partidos anteriores. Las rojillas arrasaron a las navarras por 86-46, firmando un gran primer cuarto que les permitió cerrar el encuentro en ese momento. Gatling y Pueyo fueron las dos jugadoras



Gatling inicia una entrada a canasta con la pelota en la mano derecha.

más destacadas, en un partido en el que todo el equipo brilló.

En el primer cuarto, el Casademont demostró su superioridad siendo un auténtico torbellino para las navarras. Desde el comienzo, marcado por las buenas acciones de Mariona y Pueyo, las aragonesas empezaron a ganar ventaja en el marcador. Gatling, en el interior, fue imparable para el Ardoi gracias a su poderío físico. Al término del primer cuarto, el marcador era de 28-5 para el Casademont.

Ante esta superioridad, el técnico rojillo decidió realizar algunos
cambios en el dibujo, dejando al
mando a Pueyo y dando minutos a
Mistinova, Brcaninovic, Nystrom y
Mawuli. Las ausencias de Mariona
y Gatling se hicieron notar, ya que
las locales comenzaron a sufrir más
en ataque, teniendo menos fluidez
en las transiciones y dando más facilidades en la anotación.

Tras un tiempo muerto, Cante-

ro devolvió a pista a la americana y a Mariona para que el equipo volviera a recuperar la cara del primer cuarto, algo que funcionó, ya que Keisha volvió a desplegar su potencia para defender y atacar. Así el equipo llegó al descanso con una ventaja de 26 puntos, 49-23, para afrontar una segunda parte con la misma seriedad.

Jaime Galindo

En el tercer cuarto, Cantero volvió a decantarse por el quinteto B del Casademont, que dio mejor resultado que los minutos que tuvo en la primera mitad. Helena Pueyo siguió dejando buenas sensaciones desde la línea de tres, al igual que Laia Flores y la joven Leyre Urdiaín, quien supo aprovechar muy bien sus minutos. Además, las navarras entraron en un bucle de fallos desde la línea de tres, terminando este parcial con un 70-33.

Los últimos diez minutos fueron en los que mejor se notó a las navarras, sobre todo apoyadas por una gran María Asurmendi desde el exterior. El Casademont bajó revoluciones y tomaron protagonismo jugadoras como Mawuli, Atkinson o Pueyo, que mostró una gran confianza durante todo el encuentro. Finalmente, las de Cantero se llevaron el duelo por 86-46. ■

### **Atletismo**

### Canfranc corona a Cabestre, Andueza, Del Águila y Fuentes

EL PERIÓDICO Canfranc

La Canfranc-Canfranc 2024 pasará a la historia por salir adelante pese a los más de 100 litros de lluvia caídos en la víspera, con hundimiento de la carretera al Somport incluido. La organización se vio obligada a abortar las citas de Uphill, Ultra 100, Ultra 70k y Maratón 45k por seguridad de todos los corredores. A cambio, los afectados pudieron elegir entre diferir al 2025 su dorsal o disputar las citas de Classic 16ky 26k celebradas con gran éxito en la mañana de ayer domingo.

La prueba reina del fin de semana fue una vez más la Classic, cuyos 16ky 1.600 metros de subida y bajada a La Moleta son ya un clásico. En su palmarés figuran los récords de Grayson Murphy y Robert Loic. Precisamente el joven francés volvía de nuevo y dio un recital de saber gestionar esta cita, siendo el primero en cruzar la meta, perseguido apenas a unos segundos por los jóvenes Rodrigo Andueza y Álvaro Osanz. El tercer español fue David Prades.

En la carrera femenina, la favorita, Ainara Urrutia, campeona en varias citas de la Copa del Mundo, se vio desbordada por una joven Carrodilla Cabestre. En el 26k, los más rápidos fueron Víctor del Águila y María Fuentes, con dos triunfos demoledores y sin ninguna contestación. ■

Canfranc-Canfranc

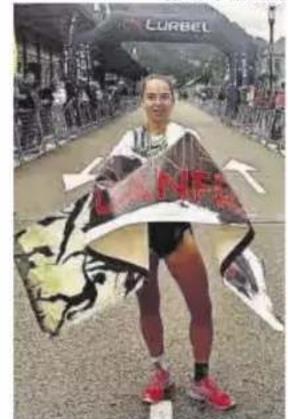

Carrodilla Cabestre, tras ganar.

Deportes | 37 el Periódico de Aragón Lunes, 9 de septiembre de 2024

### Motociclismo | El Gran Premio de Italia

# Apoteósica victoria de Márquez en el jardín de Rossi

Marc prolonga su buena racha de Alcañiz con un triunfo basado en el riesgo en una pista mojada

### EMILIO PÉREZ DE ROZAS Misano (Enviado especial)

Misano, la casa de Italia. Misano, el teatro de los sueños para todos los pilotos italianos. Misano, el jardín de Valentino Rossi, el gran rival, el adversario, de Marc Márquez. Misano, la escuela en la que se entrenan, cada semana, Bagnaia, Marco Bezzecchi... todos los azzurri. Misano, el lugar donde Bagnaia quería empezar a liderar el Mundial de MotoGP para encaramarse a su tercer título mundial.

Misano, el lugar donde ayer se citaron 89.678 espectadores, para contemplar la fiesta de toda la Italia motera y tuvieron que agachar la cabeza ante el poderío impresionante de la escuela española, primero con un primoroso y veloz Jorge Martín en la prueba cortita

del sábado al sprint y luego con la explosión del mejor Marc Márquez de la historia. No, de la historia no, de ayer, del 8 de septiembre de 2024. No, no, no es 2019, aunque se le parezca. Es el Marc Márquez Alentá įviva la madre que te parió!, el Marc 2.0. Ya está aquí.

«Alguien allí arriba, no me cabe duda que fue Fausto (Gresini, dueño del equipo en el que corre Márquez), lanzó algunas gotitas sobre dio la oportunidad de pasar desde la novena plaza a la primera», explicó Márquez, que, sobre esas condiciones, es el mejor piloto de todos los tiempos. «Nadie, nadie, lee la pista como Marc cuando está en esas condiciones tan, tan, especiales, tan, tan, quebradizas, tan peligrosas», asegura Dani Pedrosa, otro monstruo de la velocidad. «Pues él, Dani, me pasó como una

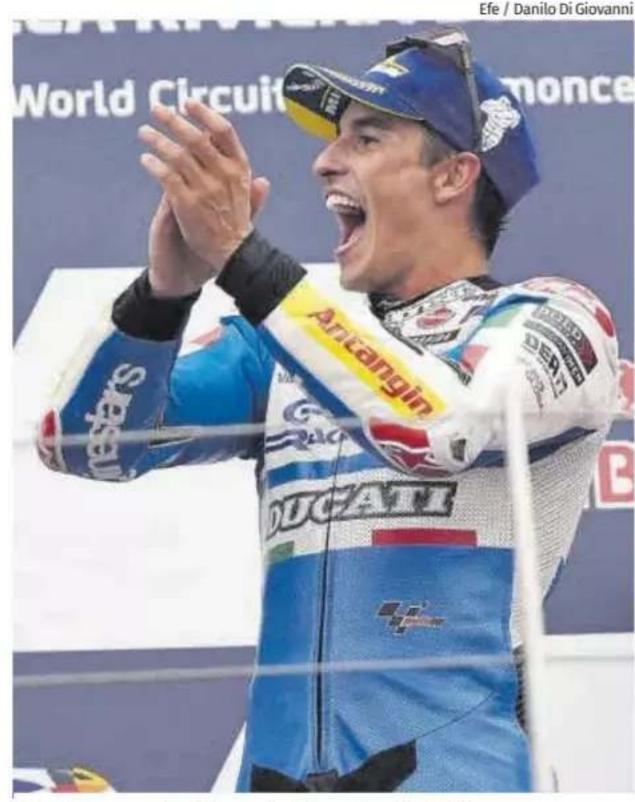

Marc Márquez, absolutamente feliz en el podio de Misano.

flecha, aquí, en el 2016», lanzó Marc, con una carcajada.

La carrera, que fue declarada de el caluroso asfalto de Misano y me lluvia, aunque cuando se apagó el semáforo no llovía, pese a que el cielo amenazaba lluvia (cosa de Fausto, fijo), se decidió en las cinco primeras vueltas. Todo el mundo salió con neumáticos de seco. Y, en cuanto se puso a llover, pero poco, muy poco, solo para meter el miedo en el cuerpo de algunos pilotos, por ejemplo, en la mente de Jorge Martín, que fue el único que entró a cambiar su Ducati de seco

por la de lluvia jy perdió la victoria, el podio y casi el liderato del Mundial!, el mayor de los Márquez decidió sacar lo mejor que tiene, su Martín era una flecha. Hoy, Marc velocidad, arrojo y determinación sobre una pista quebradiza. Marc pilota como nadie sobre el espejo, en condiciones suicidas.

Eso es lo que le pedía Márquez al cielo, a Gresini, que tuviese mano en el cielo e hiciese llover, poco, pero lo suficiente como para que las condiciones cambiasen lo suficiente para que Marc remontase en tres vueltas, en cuanto Martín

### **MotoGP**

Marc MÁRQUEZ (Ducati) 41 minutos 52.083 segs.

F. BAGNAIA (Ducati) a 3.102 segundos

E. BASTIANINI (Ducati) a 5.428 segundos

Brad BINDER (KTM) a 14.185 segundos

M. BEZZECCHI (Ducati) a 16.724 segundos

### Asiva of Mundial

| ASI Va et Mullulat            |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Jorge Martín (Ducati)      | 312 |
| 2. Francesco Bagnaia (Ducati) | 305 |
| 3. Marc Márquez (Ducati)      | 259 |
| 4. Enea Bastianini (Ducati)   | 250 |
| 5. Brad Binder (KTM)          | 161 |

se equivocó, cambió su moto y arruinó su carrera. Bagnaia, al ver el error de su rival por el título, decidió aprovechar la ocasión y se rindió al poderío de Márquez, que le superó, junto al resto de líderes del pelotón, cuando a todos les entró el miedo, que fue en la misma vuelta. Todos se asustaran, menos el ocho veces campeón del mundo.

«El sábado fallé en la salida y era invencible y no tenía sentido, desaparecido Martín, forzar mi ritmo. Estos 20 puntos son muy buenos, aunque estemos en casa y sepa mal no poder ganar», señaló Bagnaia. El mundo entero de los motards cree que Márquez está en la carrera hacia el título. Ha pasado de estar a 77 puntos del líder a 53. «Me niego a pensar en el título», dijo el propio Marc Márquez. ■

Efe / Javier Lizón

### Ciclismo

### La Vuelta certifica el dominio de Roglic, el ciclista tranquilo

En una mala crono, Enric Mas no pudo acabar la carrera en segunda posición, que fue para Ben O'Connor • Victoria de etapa de Küng

SERGI LÓPEZ-EGEA Madrid (Enviado especial)

Llevaba días avisando Javier Guillén, director de la Vuelta, a todos los que hablaban con él. «Ojo con la sexta etapa», la que llevaba de Jerez a Yunquera, un pequeño pueblo de la serranía de Ronda. Lo sabían todos. Ningún equipo puede decir que llegó a ese día, el 22 de agosto, sin saber que había un escenario peligroso como la pólvora. Y fue allí donde pudo cambiar la Vuelta, con un Ben O'Connor que

tomó prestadas las piernas de Tadej Pogacar para dar un susto de espanto a todos, incluído Primoz Roglic, y acabar la Vuelta en segunda posición, sin estar en la casilla de ninguna quiniela.

Reunidos estaban a principios de agosto los técnicos del Red Bull. No las tenían todas con Roglic. Con una vértebra fracturada, aunque fuese pequeñita, era un riesgo correr la Vuelta. Se había acelerado la recuperación desde que se cayó en la 12ª etapa del Tour, uno más en su historial de desgracias por la ronda francesa. Él quería correr en

España, porque la Vuelta es su carrera, porque creía en una cuarta victoria y porque ha disputado la prueba con la misma tranquilidad con la que afrontó el año pasado el Giro, que también ganó.

Roglic dejó siempre que Enric Mas lo atacase, incluso que se marchase por delante como hizo en la sierra granadina, una locura de demarraje porque el descenso hacia la capital era tan largo que cualquiera que lo afrontase en solitario sería capturado como un preso perseguido por toda la policía. Y en los Lagos, hasta dejó que



Roglic, en el centro con su trofeo, custodiado por O'Connor y Enric Mas.

el mallorquín se convirtiera en su mejor gregario. Ha ganado una cuarta Vuelta, quizás con la evidencia de que no era el gran Roglic de las otras tres victorias, pero cuando las piernas quizá no avanzaban como se querría estaba la cabeza para remediarlo. Así y todo,

el corredor esloveno ganó tres etapas y sentenció la carrera en la penúltima jornada de montaña. En la crono final, O'Connor mantuvo la segunda posición. Tercero fue Mas. El aragonés Pablo Castrillo fue protagonista ganando dos etapas. La última fue para Stefan Küng.

### Televisión

Cinco expertos analizan la última contienda abierta por hacerse con el 'prime time': mientras que RTVE busca modernizarse con Broncano desde esta noche, Telecinco sueña con recuperar el liderazgo que ahora ostenta Antena 3.

# La gran batalla de la televisión

PEDRO DEL CORRAL Madrid

Cinco hombres y un destino. Pablo Motos, David Broncano, Carlos Latre, Wyoming y Carlos Sobera tienen una misión: conquistar el prime time de una televisión cada vez más fragmentada e individualista. No todos parten de la misma posición. Mientras que El hormiguero y El intermedio llevan 18 años asentados, First Dates saca músculo frente a unos Telecinco y RTVE que buscan resucitar una franja maldita. De ahí que sus grandes apuestas estén orientadas a ello: Babylon Show y La Revuelta pelean desde esta noche por hacerse un hueco en la parrilla. ¿Y liderarla? Los expertos auguran incluso batacazos.

«Son propuestas similares, por lo que deberían diferenciarse para ganar adeptos. Broncano, por ejemplo, habla la lengua de las nuevas generaciones, así que puede atraer a una masa joven que habitualmente no sigue a Pablo Motos. Quizá por eso ha fichado a Plex, un streamer potente. Latre, por su parte, se queda fuera del juego. Revivir Crónicas marcianas con el sustento del humor no le está funcionando», asegura Borja Terán, especialista de 20 minutos. A la espera de conocer los datos del debut de La Revuelta, la realidad es clara: El hormiguero, que regresó el pasado lunes, arrasó con el 21% en su primer episodio con Rafa Nadal. El resto apenas se acerca.

Si comparamos esta cifra con la obtenida por los demás formatos aquella noche, la distancia es casi insalvable: Babylon Show bajó al 6,1%, First Dates llegóel 8,8% y El intermedio logró un 7,6%. «Hay que ver cómo se organiza La Revuelta en el ente público, que no ha tenido un proyecto de largo recorrido desde hace tiempo. Ha sufrido gran inestabilidad en su programación y, si nos fijamos, la televisión de 2024 es paciencia. Broncano la necesita. No basta con llegar, hay que permanecer, aguantar, resistir... Sobre todo en una cadena generalista, donde la audiencia real cuenta más que en una plataforma», añade Terán.

Movistar Plus+ convirtió en una seña de identidad, ahora el reto pasa por hacerlo masivo. Pues a pesar del impacto que generaba el espacio, estrenado en 2018, los resultados eran escuetos: su homada más vista congregó a 53.000 espectadores

de media. No obstante, su éxito se gestó a través de las redes. Y, por supuesto, gracias a un plantel de colaboradores mediatiquísimo: Pantomima Full, Berto Romero, Candela Peña, Inés Hernand, Ignatius Farray... Algunos de los cuales continuarán, junto a Ricardo Castella, Jorge Ponce y Marcos Martínez, en esta nueva etapa.

### La 1 se rearma

Su fichaje respondió al interés que José Pablo López, director de contenidos generales hasta el 26 de marzo, tenía por hacer de RTVE un canal competitivo. «Cómo no va a ser fácil estar en mi piel. Soy joven y dinámico. Trabajo en un sitio donde me lo paso bien, voy andando desde mi casa. No tengo problemas financieros, soy un privilegiado», aseguró Broncano la semana pasada en el Festival de Vitoria. En total

Broncano:
«Nuestraideaes
que se parezca al
máximo porque
está de puta madre»

serán dos temporadas por 28 millones de euros. Prorrogables, eso sí, según la huella que deje: «El programa marcha increíble. Nuestra idea es que se parezca lo máximo posible porque está de puta madre».

Sus rivales directos son El hormiguero y Babylon Show. El primero se lanzó el 24 de septiembre de 2006 en Cuatro, donde permaneció hasta 2011, cuando Antena 3 adquirió los derechos. En total, lleva 19 cursos reinando de lunes a jueves gracias a invitados de alto voltaje como Will Smith, Pedro Sánchez, Paulina Rubio, Hugh Jackman, Elsa Pataky e Isabel Pantoja, que le dio su pico con 4.783.000 telespectadores. El segundo, en cambio, se presentó el pasado 26 de agosto sin demasiado eco. En su bando se encuentran Esperanza Gracia, Javier Sardà, Marta Torné, Paula Púa, Josie y Yolanda Ramos.

«La Revuelta está llamada a ser una alternativa en el modelo lineal. Y, dentro de esta misión, Broncano se mueve en terreno pedregoso: debe ser transgresor dentro de los estándares de una televisión pública. Desbancar a El hormiguero no es algo factible a corto plazo. Ahora, su prioridad debería ser hacer una audiencia aceptable para continuar», mantiene Merce Moreno, periodista de El Español. Para ello, deberán armar un programa a la altura de su predecesor, creativo y desconcertante, que les permita aportar socialmente un punto de vista distinto. Un aspecto interesante tratándose de la corporación.

### Buscar la viralidad

La viralidad es otro de sus fuertes. Su equipo ha demostrado la habilidad para generar titulares en los medios, una ventaja que los adversarios no han sabido aprovechar con la misma intensidad. Y, cuando lo han conseguido, como en el caso de Motos, ha sido por polémicas de cariz político. «La oferta de Latre es la más caótica. Y eso puede jugar en su contra, pues la gente no quiere ver esto cuando se sienta en el sofá a descansar. Es el que más complicado lo tiene, pero sin calma por parte de Telecinco no habrá manera de remontar. Sabían que sería una lucha complicada», sostiene Natalia Marcos, redactora de El País.

Tras la súbita cancelación de Sálvame y la recuperación a la desesperada de Gran Hermano, la cadena
principal de Mediaset lleva estancada en un 8% de share diario. Un
número muy alejado de aquellos
años en los que mediaba un 22%:
«Es comprensible que busque una
cuota elevada para asegurarse los
anunciantes. Por su parte, la prioridad de La 1 es mejorar su imagen
anquilosada».

Una de las virtudes de El hormiguero es haber sentado costumbre, un punto clave que la competencia aún no ha alcanzado. Así lo destaca Esther Mucientes, crítica de El Mundo: «Lo han logrado gracias a una estructura bien definida. Y, en especial, por las temáticas que aporta cada miembro. Su objetivo, por tanto, es mantener el liderazgo y, si puede ser, siendo más espectacular. En cualquier caso, que hayan visto las orejas al lobo es bueno, ya que les animará a innovar. Dinero tienen para hacerlo». Lo que deja a La Revuelta en otro nivel: «Intentarán vender las visualizaciones que han tenido por RTVE Play y su repercusión digital». Babylon Show, para la experta, es el que peor parado saldría: «No tengo claro por qué Telecinco ha entrado en esta batalla. A día de hoy, no cumple y no sé qué pretenden».

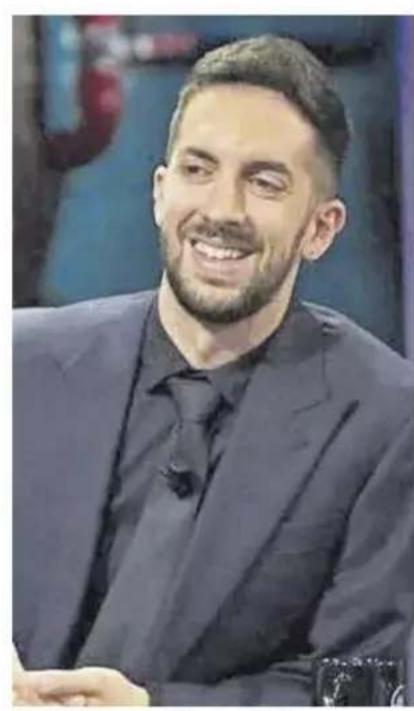

David Broncano. ('La revuelta')



Pablo Motos. ('El hormiguero')



Carlos Latre. ('Babylon Show')

### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Adela González. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano.

Con Mónica López.

15.00 Telediario 1.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

Con Gorka Rodriquez. 19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. 21.40 La revuelta.

Con David Broncano. (Nuevo en emisión.) 22.50 MasterChef Celebrity.

02.15 Comerse el mundo. Colombia. Con Javier Peña.

03.10 La noche en 24 horas. 05.40 Noticias 24 horas.

### La 2

06.30 Inglés online TVE

07.25 La 2 express.

07.40 Página 2.

08.10 El año salvaje en África. 09.00 El escarabajo verde.

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber.

10.55 Documenta2. 11.55 Un país para leerlo.

12.25 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Mañanas de cine. Les llamaban Calamidad.

14.50 Ramón y Caial. Historia de una voluntad.

15.45 Saber v ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2. 19.00 Grantchester.

20.35 Diario de un nómada. Operación Plaza Roja. Entrando en la gran madre Rusia v Moscú, ciudad de

excesos. 21.30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico.

La decisión de Sophie. 00.35 Abuela de verano.

03.00 Metropolis. 03.35 Festivales de verano.

### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. Con Rocio Martínez, Angie

Riqueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: Victoria Federica, concursante de la nueva edición de El desafio.

22.45 Hermanos.

04.00 Ventaprime.

04.30 Minutos musicales.

02.15 The Game Show.

03.00 La tienda de Galeria del Coleccionista.

### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 :Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros.

10.35 Viajeros Cuatro. 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

Con Nacho Abad.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 :Boom!

Con Christian Galvez. 20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.05 First Dates

22.50 ¿Quien quiere casarse con mi hijo?

01.20 La vida de Marta Diaz. He llegado para quedarme. 02.05 ElDesmarque madrugada.

> 22.50 TVE-1 'MasterChef Celebrity'

Los nuevos concursantes

debutan reproduciendo va-

rios platos del chef Francis

Paniego, acompañados por

Ona Carbonell y Raquel

Merono.

02.40 The Game Show.

### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

07.00 Informativos Telecinco 08.55 La mirada crítica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco. 15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo.

21.50 Babylon Show.

Con Carlos Latre. Invitados: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid; Koke y Marcos Llorente, jugadores del Atlético de Madrid.

22.50 Entrevias.

02.00 Gran Madrid Show.

02.45 Gran Hermano: resumen diario.

03.20 El horóscopo de Esperanza Gracia. Con Esperanza Gracia.

03.25 Love Shopping TV 04.25 Miramimúsica.

### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.30 Ventaprime. 07.00 Previo Aruser@s.

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arus. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 12 edición.

15.10 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki López.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo. Hasta que la boda nos

separe. 01.00 Cine.

3 bodas de más.

02.45 Pokerstars.

03.25 Play Uzu Nights. 04.15 Minutos musicales.

22.50

TELE 5

'Entrevias'

Tirso está decidido a

superar la muerte a hacer

todo lo posible para que sus

hijos vuelvan a ser felices.

Los aluniceros reclaman

la deuda que Santi tenia con ellos.



21.40 TVE-1 'La revuelta' Las atipicas entrevistas de David Broncano, además de un plantel de cómicos sin prejuicios, son la bandera de este programa, en el que nunca se sabe qué

06.00 Cinexpress. 06.05 Cine: Stoyan. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.45 Cinexpress. 12.15 Embrujadas: Demonios imaginarios. 13.10 Colombo: Crimen, un autorretrato. 15.05 Los misterios de Murdoch. Hasta que la muerte nos separe, A Heavy Event y Wheel of Bad Fortune. 18.05 Los asesinatos de Midsomer. Disparo al alba y Boda sangrienta. 22.00 Cine: El último pasajero. 23.55 Cine: Pacific Rim: Insurrección. 02.00 El Roast

Paramount Network

### FDF

de José Mota.

06.26 Love Shopping TV FDF. 06.56 Miramimúsica. 07.01 ¡Toma salami! 07.17 Love Shopping TV FDF. 07.47 Los Serrano: No me llames iluso. 09.25 Aida. Emissión de tres episodios. 13.23 La que se avecina. 22.55 Cine: Guerra Mundial Z. 01.14 La que se avecina: Un aprendiz de empotrador, un martirio redentor y un boderline en apuros. 02.40 The Game Show. 03.20 La que se avecina: Un aprendiz de empotrador, un martirio redentor y un boderline en apuros. 03.46 El horóscopo de Esperanza Gracia.

### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.10 Modern Family. Emissión de cinco episodios. 12.30 Los Simpson. 16.20 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1; Lone Star. Un día, La gran helada, En peligro, Conmoción y deshielo, Empuja, Resiste, Amigos con derecho a roce y Conversaciones dificiles. 02.40 Jokerbet: ¡damos juego! 03.20 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández. 04.00 Minutos musicales.

### DMAX

10.25 Un planeta extraño. 12.17 Alienigenas. El misterio de Rudloe Manor y Los arquitectos alienigenas. 14.06 Expedición al pasado. 15.57 La pesca del oro. Minar así es morir de amor y Leyenda contra aspirante. 17.47 Pesca radical. 18.43 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. Triumph Dolomite Sprint y Porsche 911. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Megaestructuras Franquistas. La Revolución Del Automóvil y Una potencia nuclear. 00.24 1939-1975. La España de Franco en color.

### Aragón TV

06.40 Aragón noticias 2. Con Javier Gaston. 07.30 Presentación temporada Aragon TV.

08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera 11.00 Agui y ahora.

13.10 Atrápame si puedes. Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragon noticias 1.

15.10 El campo es nuestro. 15.50 Cine. Las pistolas del norte de

Texas. 17.30 Shakespeare y Hathaway: investigadores privados.

Con Mirtha Orallo y Jacobo

18.25 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez.

20.30 Aragón noticias 2.

Fernández. 21.45 Sopa de letras. Con Miki Nadal.

(Nuevo en emisión.) 22.50 ¿Por donde paras? 23.45 Aragoneses por el mundo. Incluye Filipinas y Taiwán.

01.55 Grandes viajes en tren. Hay: Suiza, invierno (I) y (II).

Con Inma Otal

01.30 Objetivo.

02.45 Agui y ahora.



17.30 Una extraña pareja de detectives privados, Luella Shakespeare y Frank Hathaway, investigan actividades criminales en el



22.50 Recorre la geografia aragonesa y las costas más cercanas a través de las experiencias vacacionales de sus protagonistas.

### Clan TV

16.13 Danger force, 16.56 Peppa Pig. 17.11 El gran show de Baby Shark. 17.32 Las pistas de Blue y tú. 17.54 Simon, 18.10 Petronix, 18.33 Hello Kitty, super style! 19.18 Polinópolis. 19.40 Tara Duncan. 20.04 Héroes a medias. 20.15 Slugterra. 20.36 Henry Danger. 20.57 Una casa de locos. 21.19 Bob Esponja. 21.42 Samuel. 21.47 Henry Danger. 22.09 Danger force. 22.51 Los misterios de Laura. 00.01 Cuéntame cómo pasó. Emissión de dos episodios. 02.29 Servir y proteger. Emissión de dos episodios.

### Disney Channel

11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts, 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug, 23.45 Los Green en la gran ciudad.

### Boing

14.25 Doraemon, el gato cósmico. 16.21 Looney Tunes Cartoons. 16.51 Teen Titans Go. 17.38 El asombroso mundo de Gumball. 18.21 El mundo de Craig. 18.48 Beyblade X. 19.18 Lego Dreamzzz: la noche de la bruja Jamás. 19.46 Teen Titans Go. 20.13 Doraemon, el gato cósmico. 21.42 Los Thunderman. 22.39 Game Shakers. 23.00 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.27 Dragon Ball Super. 23.52 Pokémon: sol y luna. 00.19 Teen Titans Go. 01.03 Steven Universe.

### Nickelodeon

13.34 Patricio es la estrella. 13.56 Los Casagrande, 14.47 Una casa de locos. 15.37 Zokie de Planeta Ruby. 15.59 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 16.25 Bob Esponja, 17.16 Una casa de locos. 18.32 Equipo Danger. 19.20 Una verdadera casa de locos. 19.45 Los Thunderman. 20.38 Henry Danger. 21.25 Equipo Danger. 21.50 Los Thunderman. 22.41 Una casa de locos. 23.28 Bob Esponja. 02.08 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 02.30 Los Casagrande.

### Las audiencias

### El estreno de 'GH 19' (17,4%) le da un respiro a Telecinco

Después de siete años de ausencia y marcado por la polémica, 'Gran Hermano' regresaba a Telecinco con su decimonovena edición de anónimos.



| ESPAÑA | Miles de espectadores       |       |
|--------|-----------------------------|-------|
| La1    | Futbol: UEFA Nations League | 2.559 |
| La1    | Telediario 2                | 2.194 |
| A3     | El hormiguero               | 2.119 |
| A3     | Noticias 1                  | 1.922 |
| A3     | Deportes                    | 1.563 |

| ARAGÓN | Miles de es     | Miles de espectadores |  |
|--------|-----------------|-----------------------|--|
| A3     | El hormiguero   | 86                    |  |
| A3     | Noticias 2      | 78                    |  |
| Aragón | Noticias 1      | 72                    |  |
| Aragón | El tiempo       | 69                    |  |
| Aragón | Aragón deportes | 58                    |  |

### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

dia, nn de mes



11,3% 11,3%

5 9,8% 10,7% LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Hay que agradecer a políticos como Emiliano García-Page o Javier Lambán que se muestren capaces de anteponer sus creencias personales a las obligatoriamente impuestas por su partido, el PSOE, con cuya dirección discrepan. Lo hacen, desde su larga experiencia institucional, con argumentos constitucionales y el sentido de partido y de Estado del que Pedro Sánchez viene demostrando carecer, una vez ha antepuesto su narcisismo táctico y su amoralidad pública a las ideas del socialismo clásico, sustituyéndolas por amalgamas latinochés de improvisaciones y claudicaciones.

### Page no se escribe con 'j'



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

La última, y vergonzante, es la cesión a dos partiditos locales, el PSUC de Illa y la ERC de Aragonès, de un poder económicamente ilimitado en la Comunidad catalana, renunciando, como Gobierno central, a la menor cautela o control de los impuestos allí recaudados a ocho millones de españoles. La mayor parte de los cuales, como los cuarenta restantes, asisten atónitos a semejante chanchullo.

Page, con g, no como esas otras sotas y pajes, con j, que abanican a Sánchez, adulándolo hasta extremos patéticos y consintiendo sus mentiras o «rectificaciones», ha cantado las cuarenta a la corte

de Ferraz. Emiliano García-Page ha acusado al Gobierno de ocultar su pacto con ERC, evidenciando estar más que disponible para erigirse como alternativa a la facción sanchista de cara a devolver al PSOE seriedad y prestigio. Lambán, en la misma línea, señaló ante el Comité federal que la deriva de su secretario general pone en peligro la unidad del país y la igualdad de sus ciudadanos; llamando «tontos» a quienes se crean que la concesión de un «cupo fiscal» a Cataluña es una medida de progreso. «Dame pan y llámame como quieras», podrían perfectamente haberle contesta-

do algunos de sus mudos compañeros, esos pajes y sotas del Gobierno y del partido incapaces de autocrítica.

El PSOE será, como es natural, lo que sus militantes quieran que sea, pero al conjunto de los ciudadanos españoles les gustaría saber con la cesión de qué poderes y con la asunción de qué costes se ha propuesto don Pedro convertir a Rufián en un estómago agradecido, comprando los votos de ERC en el Parlament catalán y en el Parlamento español.

Una operación políticamente corrupta que puede salirle demasiado cara. ■

A él le da igual. Se le ve ajetreado, acalorado, sudado, después de toda la mañana trabajando bajo el sol imponente de verano en Estambul, con el uniforme —pantalones largos, chaqueta amarillo brillante— de limpiador de la calle. Pero a
él, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, se ve que le da
igual.

El calor, ahora mismo, ya no importa. «¡Lo desconocía! No sabía de este restaurante», le dice el hombre a uno de los camareros. «¿Me podrían dar un yogur con sal para llevar, por favor? Bueno, no. Que sean dos, así se lo llevo a mi mujer. ¡Yo también soy de Antioquía! Tuvimos que marchamos por el terremoto, porque perdimos nuestra casa. Y cuánto tiempo hace que no comemos comida de allí...», dice el hombre.

El camarero le atiende y responde amigable: él, como la mayoría de trabajadores del restaurante Akdeniz de Estambul, también es de Antioquía. A pesar de estar lejos de casa, allí, casi todos son paisanos.

Antioquía, como el resto del sureste turco, se vio duramente afectado por el terremoto de febrero de 2022, que mató a cerca de 60.000 personas en una sola noche. Pero mientras las demás regiones dañadas han ido recuperándose con el tiempo, Antioquía, la zona más destruida, se ha quedado atrás. Un año y medio después del seísmo, la ciudad sigue siendo una pila de escombros.

«A pesar de que estemos en Estambul, nosotros también formamos parte de Antioquía, e intentamos ayudar a la región en todo lo que podemos. La gran mayoría de nuestros productos los compramos de los pueblos de Antioquía, para apoyar la econo-

mía local, muy dañada tras el terremoto, y porque queremos ayudar», explica Burak Deveci, el propietario del restaurante, que asegura que entre estas cuatro paredes están absolutamente todos los platos de la región, conocida en Turquía por ser la más rica culinariamente.

### Crisol de comunidades

Antioquía, de hecho, es una de las cunas del cristianismo, y en la ciudad y pueblos de la región han vivido, durante milenios, armenios, árabes musulmanes, árabes cristianos, turcos, asirios y judíos. El yogur salado es solo un ejemplo: la cocina antioqueña es el resultado de la mezcla de todas estas comunidades durante siglos.

# crónica desde Estambul

Mantener viva la tradición tras el terremoto



### Restaurantes de la capital turca

siguen comprando en Antioquía todos los productos para reproducir la cocina de la región, devastada por el seísmo de hace dos años

POR ADRIA ROCHA CUTILLER

«Tenemos la suerte de tener una cocina tan rica que es imposible ahora mismo decir: 'este plato es turco; el otro es armenio, el otro es árabe, etc'. Esto es lo bonito de Antioquía: que todo está unido. Y esto es lo que intentamos proteger con nuestro restaurante, sobre todo tras el terremoto, que ha destruido la ciudad por completo», asegura Deveci. Y que, de hecho, su madre está ahora mismo en la región, viajando por pueblos, buscando nuevas recetas tradicionales y comprando especias y productos locales para poder usarlos de vuelta en Estambul.

«Sería más fácil y barato comprar todo en los mercados de aquí. Pero no sería lo mismo, ni ayudaríamos a los nuestros», dice Deveci.

Una de las especialidades del restaurante, de hecho, es uno de los platos más famosos de Antioquía y

> más difíciles de encontrar fuera de esa región: el pan con pimiento. El nombre parece describir algo poco elaborado, pero se trata de un error.

> El pan con pimiento de Antioquía se elabora con una pasta de tomate y pimientos triturados con cebolla, cilantro, orégano fresco, tomillo, comino, sésamo, yogur salado y aceite de oliva no filtrado. «Hay mucha gente que viene de muy lejos solo para probarlo. Porque el que hacemos nosotros está hecho únicamente con productos de Antioquía, y eso lo hace muy diferente a todos los demás que se pueden encontrar en Estambul», explica el jefe de cocina, Ömer Sari, que no es de Antioquía pero lleva tantas décadas trabajando en este restaurante que ha sido extraoficialmente adoptado por la región.

«Incluso, a veces, viene gente de Antioquía, y se sorprenden», le interrumpe Deveci.

«Conseguimos que el sabor sea el mismo. Tanto de este plato como de otros, como kebabs que sólo están en Antioquía, y esto nos orgullece. Estamos luchando para mantener viva la tradición milenaria de nuestra zona, que ahora está en peligro»

Ya ha pagado, y el trabajador municipal de limpieza se marcha cargado con sus dos yogurts salados: uno para él, para ahora, y otro para casa. «Qué bonito es encontrarse a gente de tu propia tierra lejos de casa», le dice al camarero que le ha atendido. «Por supuesto, le esperamos de vuelta pronto, aquí estamos». El hombre se marcha, pero seguramente sea por poco: la próxima vez, probablemente, volverá acompañado. ■ \*

